# EL PAIS

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17,198

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2,00 euros Miércoles 28 de agosto de 2024



Oasis vuelve a la música tras 15 años de psicodrama familiar - P31

#### EL GOBIERNO VETA LA OFERTA HÚNGARA POR LA EMPRESA ESPAÑOLA

# El CNI alertó del nexo entre Rusia y el grupo que pujaba por Talgo

 ● El Ejecutivo impide la entrada de Ganz-MaVag en la compañía ferroviaria por los "riesgos para la seguridad nacional"
 ● La firma húngara llevará la decisión a los tribunales y a Bruselas

D. TOLEDO / L. HERNÁNDEZ Madrid

El Gobierno ha vetado la entrada de la empresa húngara Ganz-Ma Vag en el constructor ferroviario español Talgo por "riesgos para

#### El Gobierno llevará los Presupuestos al Congreso con los apoyos en el aire

#### JOSÉ MARCOS Madrid

Madrid El Gobierno de

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé llevar los Presupuestos de 2025 al Congreso para su debate, pese a que no tiene los apoyos garantizados. Tiene hasta el 30 de septiembre para presentarlos, pero antes debe lograr que se apruebe el techo de gasto. Todo dependerá de los independentistas, con Junts a la cabeza. —P12

#### Sánchez busca en África abrir vías de inmigración legal \_P15

la seguridad nacional". Detrás de esta decisión, según fuentes conocedoras, hay informes del CNI y de Seguridad Nacional que han alertado desde hace meses de los nexos con Rusia de esta compañía, dirigida por empresarios cercanos al primer ministro de Hungría, el ultraconservador Viktor Orbán. Este dirigente de la UE es el más cercano a Vladímir Putin. El Consejo de Seguridad Nacional examinó el lunes un informe clave del CNI, según otras fuentes, que establece conexiones entre Ganz-Ma Vag y la rusa THM. El grupo ruso salió del accionariado de la empresa húngara cuando Washington y Bruselas establecieron sanciones a Rusia, pero mantiene estrechos vinculos con la compañía.

El Ejecutivo español ha explicitado en los últimos meses su disconformidad con el interés de Ganz-Ma Vag por Talgo, que cristalizó en marzo con una oferta. Pero no fue hasta ayer cuando anunció el veto a la iniciativa. "Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica", afirmó el Ejecutivo en un comunicado. Las acciones de Talgo cerraron ayer con una caída del 8,72%. Ganz-Ma Vag anunció que recurrirá el veto ante los tribunales y que también trasladará el conflicto a Bruselas. -P18 Y 19



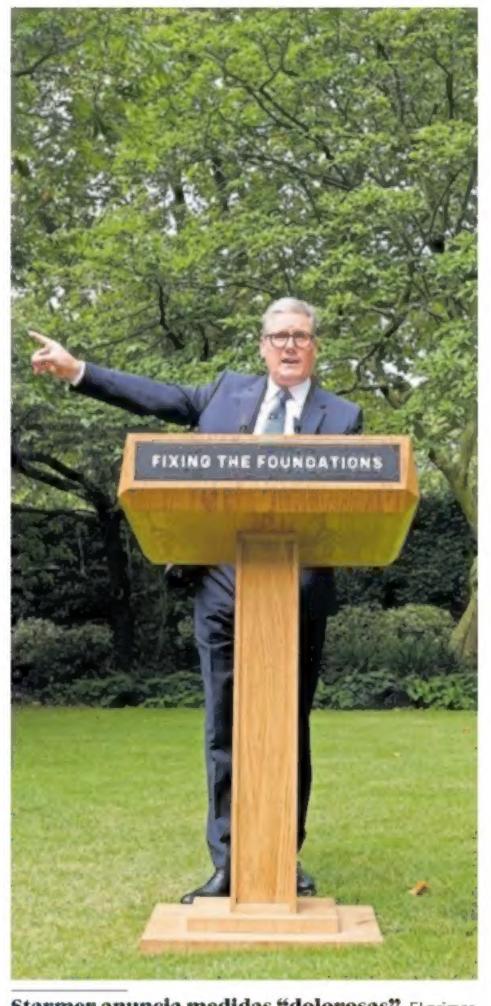

Starmer anuncia medidas "dolorosas". El primer ministro británico anunció ayer que los Presupuestos de 2025 incluirán medidas "dolorosas", aunque no precisó si serán recortes sociales o subidas de impuestos. s. Rousseau (POOL) —P2

#### Celso Amorim Asesor de Luia

#### "En Venezuela hay que encontrar una solución aceptada por todos, aunque no sea ideal"

N. GALARRAGA GORTÁZAR São Paulo

Celso Amorim fue ministro de Exteriores de Brasil con Luiz Inácio Lula da Sílva, a quien aún asesora. Ahora ejerce como mediador en la crisis de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, de las que el chavismo ha declarado ganador a Nicolás Maduro. El diplomático pide que se hagan públicas las actas electorales y añade: "Tiene que calar la idea de que necesitamos encontrar una solución aceptada por ambos, aunque no sea ideal". —P4

-EDITORIAL PS

#### Alemania debate endurecer la política migratoria

ELENA G. SEVILLANO Berlin

El debate político en Alemania es monotemático: el endurecimiento de la política migratoria tras el atentado terrorista de Solingen, en el que murieron tres personas, se produce, además, a escasos días de unas elecciones cruciales en los Estados federales orientales de Turingia y Sajonia, donde los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) tratan de capitalizar la indignación. El canciller, Olaf Scholz, ya ha prometido medidas más duras. —P3

#### Educación

El 77,5% de los universitarios no ha recibido formación para hablar en público \_\_P24

#### Conciliación

El derecho a la desconexión digital conquista más fronteras —P20 y 21 INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

### Starmer anuncia decisiones económicas "dolorosas" y culpa a la herencia 'tory'

El primer ministro británico avanza que "las cosas van a ponerse peor antes de comenzar a mejorar", y revela un agujero de 26.000 millones de euros en las cuentas

RAFA DE MIGUEL Londres

Keir Starmer apuesta a que la misma fórmula con la que ganó holgadamente las elecciones a principios de julio le valga ahora para que los británicos acepten los sacrificios económicos que les propone. El primer ministro del Reino Unido anticipó ayer a sus concludadanos que los próximos Presupuestos, cuya presentación está prevista para el 30 de octubre, serán "dolorosos", y que "las cosas empeorarán antes de empezar a mejorar".

El nuevo inquilino de Downing Street eligió el Jardín de las Rosas de la residencia oficial, al lado de donde Boris Johnson y su equipo se hartaron de vino y queso durante el confinamiento, para recordar a los votantes la razón por la que decidieron dar carpetazo a más de una década de gobiernos conservadores.

¿Os acordáis de aquellas fotos, ahí al lado, con el vino y toda esa comida? Pues este jardín, y todo este edificio, vuelve a estar a vuestro servicio", dijo Starmer a los 50 votantes y voluntarios laboristas congregados junto a los periodistas para que escucharan el discurso con el que daba inicio al nuevo curso político.

"Cuando el corazón de la estructura sufre una profunda podredumbre, no basta con taparla un poco. No puedes hacer una chapuza o tirar hacia adelante con remiendos fáciles. De bes reformarlo todo y centrarte en la raíz del problema, aunque suponga más tiempo y esfuerzo", advertía Starmer para justificar las duras decisiones que se avecinan. El atril desde donde hablaba portaba un cartel con el eslogan Fixing the foundations (Arreglando los cimientos).

El primer ministro evitó en-



Starmer, ayer en el Jardín de las Rosas de Downing Street. STEFAN ROUSSEAU (REUTERS)

trar en detalles que habrian desviado la atención del mensaje central de su discurso. No especificó qué tipo de recortes o nuevos impuestos se anunciarán dentro de dos meses. Pero recor-

dó el agujero de más de 22.000 millones de libras (unos 26.000 millones de euros) en las cuentas públicas que su Gobierno detectó nada más acceder al poder, que atribuve a la mala gestión de

los ejecutivos conservadores.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, lleva ya varias semanas anticipando subidas en los impuestos de sucesiones o de ganancias del capital. Y ya

ha dejado claro, para irritación de muchos diputados laboristas que han comenzado a recibir quejas y advertencias de los votantes, que suprimirá la ayuda universal para luz y gas que recibían todos los pensionistas británicos. La iniciativa, una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno laborista de Tony Blair en 1997, era tremendamente popular, y suponía que casi 12 millones de jubilados tuvieran un gran alivio en sus facturas energéticas. De casi 240 euros anuales, en el caso de los menores de 80 años, y de unos 355 euros para los mayores de esa edad.

Reeves quiere centrar las ayudas en los pensionistas más vulnerables —un millón y medio, aproximadamente-, a los que subirá las ayudas, pero promete dejar profundamente enfadados a los otros 10 millones.

Starmer utilizó los episodios

La ministra de Economía anticipó que suprimirá ayudas a los pensionistas

La oposición apenas ha articulado una respuesta, pendiente de hallar nuevo líder

de violencia, racismo y xenofobia de este verano por todo el Reino Unido, que acabaron con cerca de 1.000 detenidos, para explicar el contraste entre una década de populismo de los conservadores y la respuesta de otros miles de británicos que gritaron en contra de este radicalismo.

"Todos esos disturbios no surgieron de la nada", señaló. "Expusieron el estado de nuestro país. Revelaron una sociedad profundamente enferma. Sacaron a la luz las grietas de nuestros cimientos, después de una década de división y declive, infectada por una espiral de populismo",

Starmer recordó a los británicos que cada uno de esos días en los que su Gobierno respondió a los episodios de violencia, con detenciones y juicios exprés, de-

### No bastará con la ortodoxia fiscal

#### **Análisis**

GUILLERMO ÍÑIGUEZ

"Habrá Presupuestos en octubre y van a ser dolorosos". Con su primer gran discurso desde que accedió a Downing Street, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, inauguró ayer un duro otoño político, dejando entrever que su Gobierno llevará a cabo recortes y subidas fiscales en los próximos meses. El discurso de Starmer se fundamenta sobre dos mensajes. En primer lugar, que, fruto de la irresponsabilidad del Gobierno saliente, la situación económica del país es "mucho peor" de lo que se temía durante la campaña electoral. En segundo, que su Ejecutivo apuesta por el crecimiento económico a largo plazo y que, a falta de soluciones cortoplacistas, las cosas "empeorarán" antes de mejorar.

La irresponsabilidad de los tories y las consiguientes limitacio-

nes fiscales del Gobierno explican las intervenciones de Starmer y de su canciller del Exchequer, Rachel Reeves, en sus primeras semanas en el cargo. Según Reeves, sus probables recortes se deben a que el Gobierno conservador de Rishi Sunak habria dejado un "agujero negro fiscal" de 22.000 millones de libras (unos 26.000 millones de euros).

Es indudable que las dificultades económicas que atraviesa el país se deben, en gran medida, al nefasto legado de los tories. A la austeridad desenfrenada liderada por David Cameron se sumaron el lustro perdido por el Brexit, la pésima gestión de la pandemia por parte de Boris Johnson y el desastre fiscal precipitado por Liz Truss. Catorce años después, el Reino Unido es un país más pobre, más desigual y con peores servicios públicos que en 2010. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo también está pagando el precio de su propia falta de ambición.

En los meses previos a las elecciones, la estrategia de los laboristas se caracterizó por una paradoja: mientras denunciaban el legado de los tories, declarando que el país precisaba de una "década de renovación nacional", se

alineaban con la política económica del Gobierno saliente. Starmer se adhirió a las reglas fiscales de los conservadores, pregonando la importancia de equilibrar las cuentas y comprometiéndose a no endeudarse, en nombre de una supuesta responsabilidad. En un país en el que los programas electorales son prácticamente vinculantes, esta cautela supone una gran restricción política para el nuevo Ejecutivo.

Resulta difícil pensar que una política fiscal fundamentada sobre una ortodoxia económica tan restrictiva permita solucionar los profundos problemas que atraviesa el país: un sector público diezmado, un bajo nibía comprobar antes si disponía de celdas en las prisiones para encerrarlos, porque los tories dejaron tras de sí un sistema penitenciario a punto de desbordarse. "Y toda esta gente que se dedicaba a arrojar piedras, a incendiar vehículos, y a proferir amenazas, no solo eran conscientes de que el sistema estaba quebrado: apostaban a que sería incapaz de hacerles frente. Vieron las grietas de nuestra sociedad después de 14 años de fracasos e intentaron explotarlas", acusó el primer ministro.

#### Voluntarios

Al final de aquella semana de odio al inmigrante, xenofobia desbordada y violencia sin control, fueron cientos los voluntarios que salieron a limpiar las calles, y decenas de miles los ciudadanos británicos que expresaron su repudio a todo lo ocurrido. Starmer se apropió de ese ejemplo para justificar los sacrificios económicos que anunciaba. "No he podido evitar pensar en el paralelismo. Imaginad el orgullo que sentiríamos como nación si, después del duro trabajo que va a suponer limpiar y poner orden en todo el destrozo que nos han dejado, somos capaces de reconstruir un pais que pertenezca a todos y cada uno de nosotros", dijo.

Los tories, inmersos en su pelea interna por encontrar un nuevo líder para recorrer su inevitable travesía del desierto, apenas han sido capaces de articular una respuesta desde la oposición: "El discurso de hoy [por ayer] de Keir Starmer es la señal más clara de que lo que el Partido Laborista planeó desde un principio: subir los impuestos", escribió en la red social X el ex primer ministro y todavía líder del Partido Conservador, Rishi Sunak.

Era el mismo argumento empleado por los candidatos que aspiran a liderar ahora la formación, más preocupados por esquivar los golpes de sus propios compañeros, y conscientes además de que su herencia es un Reino Unido con la mayor presión fiscal de las últimas décadas y una economía que ha languidecido durante años.

vel de productividad económica y una infraestructura cada vez más desgastada. Hará falta, por el contrario, una propuesta más ambiciosa, que se atreva a enfrentarse a dos elefantes en la habitación —la necesidad de fomentar la inmigración y de acercarse a Europa— que, desde hace años, sucesivos gobiernos no se han atrevido a tocar. De su capacidad de hacer frente a estos retos dependerá, a largo plazo, el éxito o el fracaso de la era Starmer.

Guillermo Íñiguez es máster en Derecho Europeo por la London School of Economics y doctorando en Derecho en la Universidad de Oxford.



El presidente de la CDU, Friedrich Merz, comparecía ayer en Berlín tras su reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz. CLEMENS BILAN (EFE)

### La política migratoria copa el debate en Alemania tras el atentado de Solingen

La oposición presiona al canciller Scholz para que adopte medidas para aumentar las deportaciones

#### ELENA G. SEVILLANO Berlín

El "Wir schaffen das" (lo conseguiremos) de Angela Merkel nunca había sonado tan lejano como ahora. Casi nueve años después de la famosa frase con la que la excanciller democristiana animó a la ciudadanía a acoger al millón de refugiados que huían de la guerra en Siria, Alemania se replantea su política migratoria.

El atentado yihadista de Solingen ha conmocionado al país y ha provocado una reacción casi unánime contra "el problema de la migración" a escasos días de unas elecciones cruciales en los Estados federados orientales de Turingia y Sajonia, donde los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) tratan de capitalizar la indignación y la incertidumbre de muchos ciudadanos para movilizar a sus votantes.

El debate sobre el endurecimiento de la normativa sobre deportaciones y asilo, que lidera una Unión Cristianodemócrata (CDU) muy crítica con el Gobierno, es omnipresente. La oposición conservadora exige menos palabras y más hechos al canciller socialdemócrata Olaf Scholz, que ya ha prometido incrementar el número de deportaciones y reducir las entradas irregulares.

No basta, asegura el líder de CDU, Friedrich Merz, que aver convocó una concurrida rueda de prensa para explicar la "oferta" que le ha hecho a Scholz: un pacto entre el Partido Socialdemócrata (SPD) y la CDU para cambiar las leyes que sean necesarias y reducir "a cero" la entrada de inmigración irregular. "Tenemos que recuperar el control de nuestras fronteras", aseguró a preguntas de los periodistas que cuestionaban la legalidad de devolver a los solicitantes de asilo. "Al canciller se le está yendo de las manos el país", espetó Merz, que con su rueda de prensa incrementa la presión sobre Scholz.

El asesinato de tres personas el pasado viernes en Solingen a manos de un refugiado sirio ha intensificado un debate abierto ya hace meses sobre la capacidad de Alemania para acoger a millones de extranjeros. La diferencia ahora es que se habla abiertamente del origen de esos extranjeros. Merz propone rechazar en las fronteras solo a los refugiados de Afganistán y Siria. "Estos son los dos grupos problemáticos que tenemos actualmente", aseguró. Como es consciente de que no sería legal, sugirió cambiar las leyes europeas.

El líder de la CDU repitió en varias ocasiones que sus propuestas no tienen nada que ver con las próximas elecciones, en las que el partido ultraderechista AfD parte como favorito. "Diría lo mismo si ya se hubieran producido", aseguró. Se vio obligado a justificarse ante preguntas de los periodistas que sugerían que le está copiando el relato a AfD para presentarse como un partido de orden y seguridad.

#### "Cómplices"

Algunas de las frases de Merz se escuchan habitualmente a líderes del partido ultra, como que "el sistema [de acogida] no funciona" o que en Alemania hay clases de primaria "con hasta un 90% de niños que no saben hablar alemán". AfD ha tildado de "cómplices" del atentado al resto de partidos.

Scholz tenía previsto recibir a Merz para hablar de las armas estadounidenses en suelo alemán, pero el atentado obligó a cambiar el asunto a la política migratoria. El líder conservador aseguró

La CDU recurre a argumentos que antes solo usaba el ultraderechista AfD

La prensa rompe el tabú y vincula inmigración con criminalidad que el canciller escuchó sus propuestas y le dijo que las meditaría. Merz le propuso, según contó después, aprobar las reformas legislativas sin los socios de coalición del socialdemócrata. "SPD y CDU-CSU tenemos mayoría. No necesitamos ni al FDP [liberales] ni a Los Verdes", dijo.

Algunas de las medidas que propone Merz ya las tiene en marcha el Ejecutivo de Scholz, que después del ataque con cuchillo de Mannheim, en mayo, en el que murió un policía a manos de un refugiado afgano, ya anunció que quiere expulsar a Afganistán y Siria, países hasta ahora considerados inseguros y con los que Berlín no tiene relaciones diplomáticas. Otras no parecen factibles, porque chocan con las leyes internacionales y la propia Constitución alemana, que recoge el derecho individual a solicitar asilo. Pero tienen un poderoso efecto político que Scholz no puede permitirse ignorar. El canciller no tenía actos públicos tras la rueda de prensa de Merz y no dio su versión del contenido de la reunión ni anunció su respuesta.

Aunque el debate en las tertulias se centra sobre todo en cómo mejorar las expulsiones, cuestiones como la integración o la financiación de los servicios que se ocupan de los refugiados empiezan a asomar también en los medios. Incluso para analizar cuestiones hasta ahora tabú en la mayoría de periódicos alemanes, como la relación entre inmigración y criminalidad. "La cuestión de si los migrantes son más delincuentes que los ciudadanos alemanes es extremadamente controvertida desde el punto de vista político", escribió ayer el Frankfurter Allgemeine, que aporta datos según los cuales el porcentaje de delitos violentos cometidos por extranjeros ha aumentado en los últimos años.

INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024



Amorim, en una reunión del comité de relaciones exteriores del Senado brasileño, el día 15 en Brasilia. ANDRESSA ANHOLETE (REUTERS)

Celso Amorim Asesor especial del presidente brasileño

# "Venezuela necesita una solución que acepten todos"

El exministro de Exteriores de Lula impulsa la mediación para que Maduro y la oposición negocien una salida a la actual crisis

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR São Paulo

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, en 2023, el veterano diplomático Celso Amorim (Santos, Brasil, 82 años) volvió con él. Amorim fue el ministro de Exteriores durante los anteriores mandatos del izquierdista, cuando Brasil brilló como nunca en la escena internacional. Ahora moldea la política exterior como asesor especial del presidente y desde ese cargo impulsa, junto al canciller de su país y el de Colombia, un esfuerzo de mediación para que el Gobierno de Venezuela y la oposición negocien una salida pacífica a la crisis abierta por la sospecha de fraude en las elecciones del 28 de julio que dieron la victoria oficial al chavista Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica desde Brasilia, Amorim insiste en la firme apuesta por el diálogo.

Pregunta. Transcurrido un

mes desde los comicios en Venezuela, el bloqueo parece total. ¿Qué salida ve?

Respuesta. Mire, no hay una salida mágica. El presidente Lula intenta alentar, junto a otros, como el presidente [de Colombia, Gustavo] Petro, que haya un mínimo de entendimiento. Sabemos que es difícil, pero es el espíritu del acuerdo de Barbados [por el que pactaron las condiciones de las presidenciales]. Ahora, cuando las partes ni siquiera se habian entre sí, es mucho más difícil. Nuestro trabajo es seguir trabajando en conjunto con otros, especialmente con Colombia y México.

P. ¿Cómo describe el diálogo de Brasil-Colombia, por un lado, con el Gobierno, por otro, con la oposición, en vista de que ellos no se hablan?

R. No sé cómo evolucionará, pero, obviamente, nosotros no podemos reconocer la victoria del presidente Maduro sin ver las actas, pero tampoco podemos reconocer la alegada victoria de la oposición, porque de lo contrario estamos creando un precedente gravísimo. Por mucho que sean copia de las actas oficiales. Es un verdadero impasse. Por eso llegamos a plantear la hipótesis de unas nuevas elecciones. Lo importante es intentar mantener la puerta abierta para algún diálo-

"Si ambos dicen que ganaron con holgura, no deberían temer a una nueva elección"

"No podemos reconocer la victoria de Maduro sin ver las actas"

"La UE cometió un grave error al no suspender las sanciones"

go y entendimiento. Es difícil, pero creo que nos interesa a todos. No podemos volver a una situación como la de Guaidó [el opositor reconocido como presidente interino por decenas de países], que era una ficción. Lamentable que la UE lo reconociera.

P. ¿Cómo es ahora el diálogo con el Gobierno de Maduro?

R. Depende de ambos, tanto del Gobierno como de la oposición. Estamos abiertos a escuchar argumentos, a buscar algún entendimiento. Pero yo no puedo decidir la fórmula. Una hipótesis son unas elecciones, como una segunda vuelta. Si ambos dicen que ganaron con holgura, no deberían temer. Pero eso debería ser parte de un paquete que incluyera el respeto al perdedor en un sentido más amplio, amnistía, pero también el derecho a estar políticamente organizado y con capacidad de participar. Deberíamos ver esto incluso como una oportunidad para volver a tener un poco más de entendimiento nacional. Es parte de la democracia, no es injerencia. No vamos a imponer nada.

P. ¿Cree que el Gobierno ha respetado lo acordado en Barbados?

R. No quiero señalar solo al Gobierno. El entendimiento es entre ambos. Venezuela debe ser un país soberano, independiente, con partidos con posiciones diferentes en el que el proceso [electoral] sea respetado. No podemos perder de vista que el año que viene habrá elecciones parlamentarias, a gobernador... Hace 20 años tuvimos una crisis similar, cuando la derecha dirigió un golpe contra el presidente Chávez, golpe que el Gobierno de derecha de España reconoció. La solución fue crear un grupo de amigos, tanto de izquierdas como de derechas, para garantizar que el referéndum revocatorio previsto en la Constitución se realizase. El intervalo era de un año. Ahora el calendario no ayuda. Hará falta imaginación, pero solo la hay con diálogo y voluntad de encontrar una solución.

P. Pero ha pasado un mes desde la votación y Brasil, Colombia, EE UU, la Unión Europea... R. Nuestras posiciones no son idénticas. Hago esa distinción porque nosotros no estamos diciendo que el otro [el opositor Edmundo González Urrutia] ganó.

P. Ustedes no lo reconocen como vencedor de los comicios, a diferencia de Estados Unidos, la UE y algunos países latinoamericanos.

R. No es un detalle. Nosotros, Colombia y México, los tres mayores países de América Latina.

P. Pero todos están de acuerdo en exigir las actas oficiales mesa por mesa para verificar si Maduro ganó. Las reclaman hace un mes y nada.

R. Busquemos un entendimiento porque tampoco veo factible decir que el otro candidato ganó. Quizá todavía muestran las actas [oficiales]. Supongamos que tampoco llegan en la fecha que determinó el Supremo, ¿entonces qué? Necesitamos encontrar una solución, crear una especie de grupo de facilitadores que dialogue con uno, luego con el otro, para encontrar una solución que incluya el levantamiento de sanciones. La Unión Europea cometió un error grave al no suspender las sanciones, habría sido el principal observador internacional porque el Centro Carter no tiene suficientes medios. Me pareció arrogante que la UE mantuviera las sanciones. Y perdió las condiciones de ejercer de observador.

P. ¿Qué papel podría jugar en una eventual mediación el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero?

R. El presidente Zapatero es un buen amigo de Venezuela. Conoce muy bien los problemas. Estuvo con nosotros, en la Embajada de Brasil [en Caracas], en dos 
ocasiones durante las elecciones. Conversamos mucho. Tengo certeza de que podrá ser de 
gran valía en el momento en que 
haya una disposición efectiva de 
negociar. Tenemos que buscar 
una abertura al diálogo y él es 
un maestro del diálogo.

P. ¿Cuál es el próximo paso, la prioridad de Brasil?

R. Conversar con todos. Tiene que calar la idea de que necesitamos encontrar una solución aceptada por ambos, aunque no sea ideal para uno u otro.

P. Y si llega el 10 de enero, la toma de posesión de Maduro, y persiste el bloqueo. ¿Brasil reconocerá un tercer mandato de Maduro?

R. Nuestra doctrina de derecho internacional es reconocer Estados, no Gobiernos. No quiere decir que te gusten o no, pero tienes que mantener relaciones. Además, enero está muy lejos y nuestra esperanza es que podamos encontrar un camino aceptable para ambos, aunque no sea quizá la solución definitiva.

P. ¿Le preocupa un estallido de violencia a gran escala?

R. Ese riesgo siempre existe. Por eso consideramos que mientras haya una posibilidad de entendimiento no podemos abandonar esa hipótesis.

### Maduro cambia el Gobierno y refuerza la gestión del crudo con su círculo cercano

Delcy Rodríguez asume el Ministerio de Petróleo y Diosdado Cabello el de Interior y Justicia

#### FLORANTONIA SINGER Caracas

Nicolás Maduro anunció ayer una remodelación profunda de su Gabinete que refuerza la gestión del petróleo - motor del poder político y económico en Venezuelacon su núcleo duro. El mandatario ratificó a Delcy Rodríguez como vicepresidenta, pero ahora la dirigente chavista será también ministra de Petróleo. Diosdado Cabello, líder del aparato de militantes desde la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), regresa al Ejecutivo después de más de 10 años como vicepresidente y titular de Interior y Justicia, cargo que le otorga el mando de los cuerpos policiales.

Maduro se asegura así el control directo de sectores sensibles en un momento de intensa crisis política por las cuestionadas elecciones presidenciales en las que fue proclamado ganador sin presentar los resultados.

Delcy Rodríguez tendrá responsabilidades directas sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, después de una etapa de profundas turbulencias que culminó con la salida y detención del exministro Tarek El Aissami. Al frente de la compañía fue designado Héctor Obregón, miembro de la junta directiva, en lugar de Pedro Tellechea, que pasa a la cartera de Industria y Producción Nacional. El cambio de Gobierno aumenta el poder de los hermanos Rodríguez. A la gestión de Delcy se suma la enorme influencia de Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional, uno de los cargos de máxima confianza de Maduro. El nombramiento, ha dicho el mandatario, servirá "para que si-



Maduro, ayer en un acto en Caracas, en una imagen de su Gobierno.

ga con el timón [...] acelerando los cambios y transformaciones". La vicepresidenta dejará la cartera de Finanzas, a la que se incorpora Anabel Pereira, quien se ocupó en el pasado del proyecto de criptomonedas, una gran apuesta fracasada del Ejecutivo.

Vladimir Padrino ha sido ratificado como ministro de Defensa, al igual que el canciller, Yvan Gil. Otras incorporaciones anunciadas por el sucesor de Hugo Chávez incluyen al gobernador del Estado de Miranda, Héctor Rodríguez, uno de los jóvenes dirigentes bolivarianos de mayor proyección. Será el próximo titular de Educación, un cargo que ya había ocupado en el pasado. El diputado Ricardo Sánchez fue nombrado ministro de Educación Universitaria.

El movimiento de Maduro se produce en un momento extremadamente delicado, cuando aumenta la presión internacional y de la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para que publique las actas que demuestren su victoria el 28 de julio. El presidente ha optado por atrincherarse y este cambio de Gabinete, persiguiendo un "Gobierno popular" y un "socialismo territorial", lanza un mensaje precisamente en esa dirección.

En un acto televisado, Maduro afirmó que Cabello también será "vicepresidente de Gobierno", al asumir esta cartera de Estado que estaba liderada por Remigio Ceballos, cuyo destino no ha especificado el mandatario. "Diosdado trae suerte [...] sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia", dijo Maduro, que destacó la capacidad del político para "consolidar la paz" frente a "tanta conspiración". "Gracias por la confianza. Cuando el clarín de la patria llama, nosotros estamos ahí prestos", respondió el vicepresidente.

El dirigente chavista es uno de los principales azotes de la oposición desde los micrófonos del programa que ha presentado durante años, Con el mazo dando. El 30 de julio, dos días después de las elecciones, Cabello amenazó a González Urrutia y a Machado con que los iban "a joder", luego de que ambos políticos rechazaran la victoria otorgada por el organismo electoral a Maduro y reivindicaran un triunfo opositor. Esta semana, anunció una movilización de militantes chavistas convocada para este miércoles en paralelo a la organizada por la plataforma de simpatizantes antichavistas.

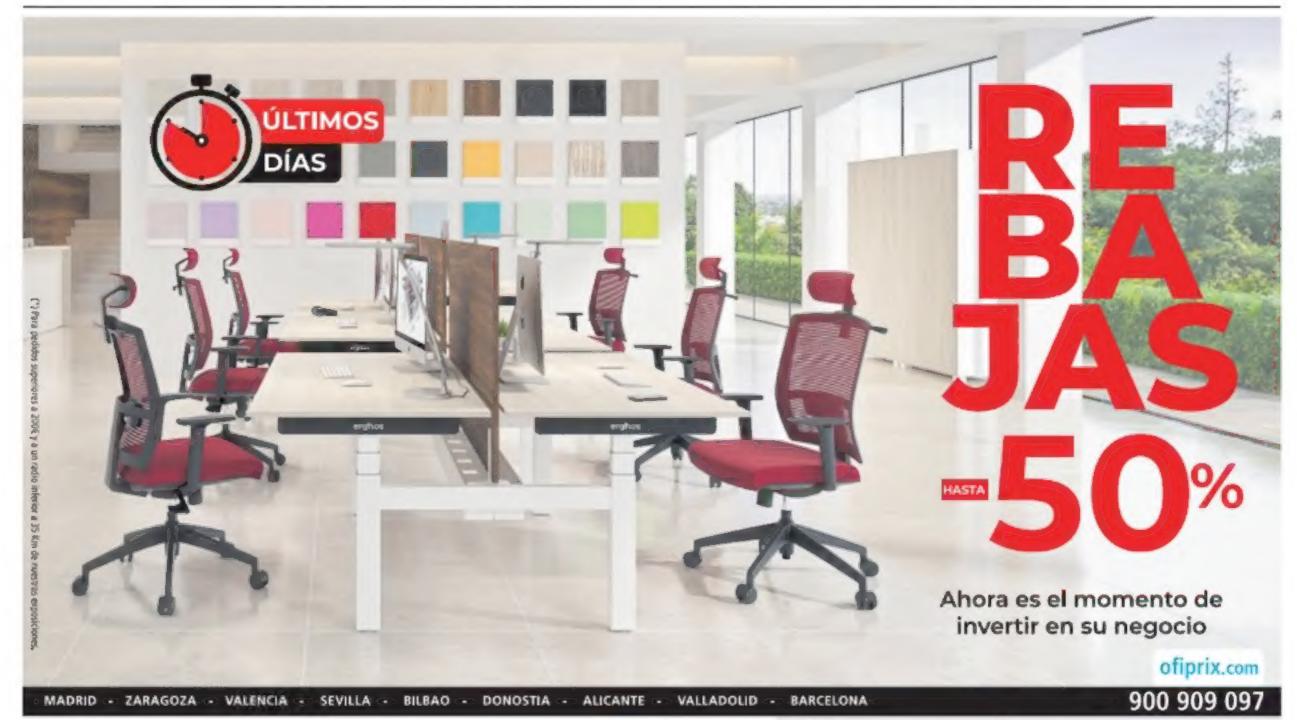







PROYECTO GRATIS
Llámenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina

gratuito y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING
NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles

y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento. INTERNACIONAL EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024



La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, Stephanie Grisham, el día 20 en la convención demócrata en Chicago. M. SEGAR (REUTERS)

### Destacados republicanos apoyan a Harris para evitar a Trump

Cargos de Reagan y de los dos Bush creen que el candidato de su partido es un riesgo para la democracia

#### MIGUEL JIMÉNEZ Washington

Donald Trump ha generado anticuerpos en su propio partido. La convención de Milwaukee del mes pasado mostró un aparente cierre de filas que escondió que figuras relevantes del Partido Republicano quedaban al margen de la unidad. Ni George W. Bush, ni Dick Cheney, ni Mitt Romney, ni Mike Pence participaron. Los demócratas aprovecharon su propia convención para dar voz a algunos republicanos que apoyan a Kamala Harris. No están solos. A ellos se han ido sumando abogados que trabajaron para los últimos presidentes republicanos y más de 200 antiguos empleados y cargos de los líderes republicanos tradicionales, que ven en Trump a un populista que supone una amenaza para la democracia. Como el apoyo del adversario concede un plus de legitimidad, Trump también se ha esforzado en fichar a demócratas renegados, como Robert F. Kennedy Jr. y Tulsi Gabbard.

Mientras que en el caso demócrata las deserciones son aisladas, en la formación de Trump están mucho más extendidas y reflejan una ruptura con el conservadurismo tradicional del Grand Old Party (GOP), como se conoce también al Partido Republicano. Desde que bajó por las escaleras doradas de su torre de la Quinta Avenida para anunciar su candidatura en 2015, Trump puso patas arriba el partido. Ganó las primarias contra figuras como Ted Cruz, Marco Rubio y Jeb Bush, recurriendo a los motes y los insultos personales. Aunque algunas heridas han cicatrizado — Rubio aspiraba a ser candidato a la vicepresidencia—, otras siguen abiertas. El enfrentamiento se extendió a anteriores candidatos republicanos como John McCain y Mitt Romney. Su presidencia resultó divisiva no solo para el país, sino también dentro de su partido.

"El Grand Old Party ha sido secuestrado por extremistas y se ha convertido en una secta", dijo la semana pasada en la convención demócrata John Giles, alcalde de Mesa (la tercera mayor ciudad de Arizona), gran admirador del fallecido John McCain, senador por su Estado y candidato republicano a la presidencia en 2008. La comunicadora Ana Navarro comparó a Trump con los dictadores latinoamericanos Daniel Ortega, Fidel y Raúl Castro y Nicolás Maduro, por atacar a la prensa libre y negarse a admitir la derrota en las urnas.

Stephanie Grisham, antigua secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que se desengaño después de ser una "verdadera creyente" que compartía la Navidad y Acción de Gracias con los Trump en Mar-a-Lago, la mansión del entonces presidente en Palm Beach (Florida). "No tiene empatía, ni moral, ni fidelidad a la verdad. Solía decirme: 'No importa lo que digas, Stephanie, dilo lo suficiente y la gente te creerá'. Pero sí importa: lo que dices importa, y lo que no dices también", añadió.

"Nunca pensé que estaría aqui", dijo el excongresista Adam Kinzinger al empezar la que fue quizá la intervención más contundente contra el líder republicano, con el que rompió a raíz del asalto al Capitolio. "Trump es un hombre débil que pretende ser fuerte. Es un hombre pequeño que pretende ser grande. Es un hombre sin fe que pretende ser justo. Es un victimario que no puede dejar de hacerse la víctima", proclamó. "Debemos poner nuestro país primero. [...] La democracia no conoce partidos. Es un ideal vivo que nos define como nación, concluyó.

Kinzinger aseguró que se hizo republicano por su admiración por Ronald Reagan. Al mandato de aquel presidente, por el
que guardan reverencia los republicanos y sobre el que se estrena
esta semana una película interpretada por Dennis Quaid, se remontan algunos de los abogados
y juristas que han trabajado en la
Casa Blanca con Reagan, George
H. W. Bush y George W. Bush y
que reniegan de Trump. "Respaldamos a Kamala Harris y apoya-

#### El magnate, imputado otra vez

El fiscal especial Jack Smith ha logrado que otro gran jurado vuelva a imputar por cuatro delitos a Donald Trump en el caso federal de Washington por interferencia en el resultado de las elecciones de 2020, que perdió ante a Joe Biden. La nueva imputación, por los mismos cuatro delitos, se ciñe a lo que el fiscal cree que no son actos oficiales cubiertos por la amplia inmunidad que el Tribunal Supremo reconoció a Trump tras un recurso contra la imputación inicial.

mos su elección como presidenta porque creemos que devolver al expresidente Trump al cargo amenazaría la democracia estadounidense y socavaría el Estado de derecho en nuestro país", escriben la docena de firmantes en una carta desvelada por la cadena conservadora Fox News.

El comunicado continúa recordando que el propio vicepresidente de Trump, Mike Pence, y múltiples miembros de su Gobierno y del personal de la Casa Blanca de los niveles más altos, así como los antiguos candidatos republicanos a presidente y vicepresidente ya han rechazado respaldarle. Entre los firmantes está el antiguo juez Michael Luttig, destacado asesor de Reagan y Bush que sonó muchas veces como candidato a juez del Supremo, y que asegura que votará demócrata por primera vez.

"El intento de Trump de impedir el traspaso pacífico del poder tras perder las elecciones demos-

tró más allá de cualquier duda razonable su voluntad de poner sus intereses personales por encima de la ley y los valores de nuestra democracia constitucional", añaden los abogados de los gobiernos de Reagan y de los Bush. "No podemos estar de acuerdo con otros antiguos cargos republicanos que han condenado a Trump con estos juicios devastadores, pero que aún no están dispuestos a votar por Harris. Creemos que esta elección presenta una opción binaria, y Trump está totalmente descalificado", aseguran.

#### Pulsión populista

Antes de las elecciones de 2020, tras un mandato que mostró el daño que Trump era capaz de hacer a las instituciones con su deriva autoritaria y su pulsión populista, numerosos republicanos se movilizaron y crearon el llamado Proyecto Lincoln, con el que tratar de frenar la reelección del entonces presidente. Esa iniciativa sigue activa para esta campaña.

Algunos de los miembros del Proyecto Lincoln figuran entre los más de 200 republicanos que trabajaron para los presidentes George H. W. Bush y George W. Bush o los senadores Mitt Romney y John McCain y que han respaldado también a Kamala Harris en una carta abierta muy dura con Trump que divulgó USA Today.

"Por supuesto, tenemos muchos desacuerdos honestos e ideológicos con la vicepresidenta Harris", escriben. "La alternativa, sin embargo, es simplemente insostenible. En casa, otros cuatro años del caótico liderazgo de Donald Trump (...) perjudicarán a la gente real y cotidiana y debilitarán nuestras sagradas instituciones. En el extranjero, los movimientos democráticos se verán irremediablemente amenazados mientras Trump y su acólito J. D. Vance se doblegan ante dictadores como Vladímir Putin y dan la espalda a nuestros aliados. No podemos permitirlo", escriben.

Trump trata de contraatacar con el fichaje de antiguos demócratas y a algunos les ha ofrecido estar en su equipo de transición si gana. Uno es Robert F. Kennedy Jr., que abandonó el Partido Demócrata el año pasado al ver que iba a fracasar en las primarias contra Joe Biden y se lanzó a por la presidencia como independiente. Antivacunas y propagador de bulos tiró la toalla la semana pasada para apoyar a Trump, que lo recibió con los brazos abiertos meses después de llamarle "lunático radical de izquierdas".

El otro fichaje se conoció el lunes: Tulsi Gabbard, antigua congresista demócrata por Hawái que intentó presentarse a las primarias para las presidenciales de 2020, luego renegó de su partido y se convirtió en estrella de los foros ultraconservadores en su papel de conversa, y llegó a sonar como vicepresidenciable. Trump ha estado preparando con ella el debate del 10 de septiembre contra Harris, porque se enfrentó con ella en 2019 y logró descolocarla. EL PAÍS. MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

INTERNACIONAL



Los dirigentes de Malí, Assimi Goita; Níger, Abdourahamane Tiani, y Burkina Faso, Ibrahim Traoré, en una cumbre en Niamey (Níger) en julio. M. HAMIDOU (REUTERS)

### El apoyo de Ucrania a los rebeldes tuaregs que luchan contra Wagner envenena aún más el Sahel

Malí, Níger y Burkina Faso piden a la ONU medidas contra Kiev por apoyar al "terrorismo en África"

#### JOSÉ NARANJO Dakar

El supuesto respaldo de Ucrania a los rebeldes tuaregs en su guerra contra el ejército de Mali y sus aliados rusos de Wagner, que saltó a la luz pública tras la batalla de Tinzaouaten del pasado julio, supone una nueva vuelta de tuerca en el complejo conflicto que vive el Sahel y traslada a esta región del mundo las hostilidades entre Moscú y Kiev con reminiscencias de la Guerra Fria.

El pasado día 19, las juntas militares que gobiernan Malí, Níger y Burkina Faso, que integran la Alianza de Estados del Sahel (AES), pidieron a la ONU la adopción de medidas contra Ucrania por dicho apoyo.

En una carta conjunta dirigida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países denunciaron "el sostén oficial e inequívoco del Gobierno ucranio al terrorismo en África, particularmente en el Sahel", lo que supone, según afirman, "una violación de la soberanía y la integridad territorial". En este sentido, exigen que la ONU "adopte las medidas apropiadas contra estos actos subversivos que refuerzan a los grupos terroristas en África".

El 27 de julio, un convoy integrado por mercenarios de Wagner y soldados malienses fue atacado a las afueras de Tinzaouaten, en el norte de Malí, cerea de la frontera con Argelia, por los independentistas de mayoría tuareg del Marco Estratégico Permanente para la Defensa del Pueblo de Azawad (CSP-DPA, por sus siglas en francés) y por yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe). En dicha batalla murieron 84 contratistas rusos y 47 militares malienses, según el CSP-DPA. En un comunicado posterior, Wagner reconoció haber sufrido severas pérdidas.

Dos días después, Andrii Yusov, portavoz de los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa ucranio (GUR), aseguraba en una entrevista a una televisión de su país que los rebeldes tuaregs "recibieron información necesaria, y no solo información, que les permitió llevar a cabo una exitosa operación militar contra criminales de guerra rusos".

Fuentes próximas al CSP-DPA coinciden en que Ucrania facilitó información de inteligencia sobre los movimientos de la columna de Wagner, pero que también, en los últimos meses, contribuyó

La inteligencia de Ucrania facilitó información para una emboscada en Malí

El ministro de Exteriores ucranio promete "liberar a África de Rusia" a la formación militar de los rebeldes tuaregs en la utilización de drones ligeros capaces de arrojar pequeños explosivos.

Estas declaraciones, unidas a la publicación en redes sociales de un vídeo de celebración de la derrota de Wagner por parte del embajador ucranio en Senegal, Yurii Pyvoravov, motivaron que Malí primero y después Níger rompieran relaciones diplomáticas con Ucrania. El Gobierno senegalés también recordó a Kiev el deber de discreción y no injerencia de sus diplomáticos y denunció la "apología del terrorismo" llevada a cabo por su embajador. Incluso la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), enfrentada con los países de la AES, hizo público un comunicado días más tarde para condenar "toda interferencia exterior en la región que pueda constituir una amenaza a la paz y la seguridad".

El Gobierno ucranio niega que respalde "el terrorismo internacional", tal y como le acusan los países del Sahel, y responsabiliza a Malí de haber roto relaciones "sin presentar pruebas de la participación de Ucrania" en la batalla de Tinzaouaten. Sin embargo, Kiev está haciendo esfuerzos por contrarrestar el incremento de la influencia rusa en África. Su ministro de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, ha realizado ya cuatro giras por el continente y ha prometido "liberar a África de Rusia". Las fuerzas especiales ucranias también combaten en Sudán junto al ejército contra las Fuerzas de Apoyo Rápido que, a su vez, cuentan como aliados a mercenarios rusos.

### El ejército israelí rescata a un rehén en un túnel del sur de Gaza

El hombre, un beduino de 52 años, trabajaba en uno de los kibutz atacados por Hamás el 7 de octubre

#### ANTONIO PITA Jerusalén

El ejército y los servicios secretos de Israel anunciaron ayer el rescate en un túnel en el sur de Gaza de uno de los más de 100 rehenes israelies. Se trata de Qaid Farhan Alkadi, un beduino de 52 años y padre de 11 hijos que trabajaba como guarda en una fábrica en Magen, uno de los kibutz en las proximidades de Gaza atacados el 7 de octubre. Los milicianos de Hamás lo tomaron aquel día como rehén y ayer fuerzas de distintas unidades de élite lo llevaron de vuelta con vida a Israel.

Las autoridades apenas die-

perdido al menos 20 kilos", señaló uno de sus sobrinos, Faiz Sana. El rescatado contó a un familiar que solo comía pan, y no a diario, y que no vio el sol durante su cautiverio. Cuando reciba el alta, volverá a su casa, en una aldea cercana a la ciudad de Rahat, en el desierto del Neguev.

En uno de los vídeos, habla por teléfono con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Tras darle las gracias, le recuerda que "hay otras personas que esperan", en alusión al resto de rehenes en Gaza (108, de los que se calcula que entre un tercio y la mitad están muertos) y cuya suerte se negocia en El Cairo.

Delegaciones de Israel y de Hamás tratan de alcanzar allí un alto el fuego que ponga fin por fases a la guerra, que se ha cobrado más de 40.000 vidas palestinas. Ante la tentación de que el Gobierno se concentre en la vía militar, el principal foro israelí que presiona por el éxito de las negociaciones emitió un



Qaid Farhan Alkadi, ayer tras su liberación. EFE

ron detalles de la operación y fueron rebajando el relato heroico a lo largo de la jornada. El portavoz militar, Daniel Hagari, habló inicialmente de una operación "compleja y valiente" basada en "información de inteligencia precisa", pero un alto mando del ejército acabó admitiendo que el rehén fue hallado solo, sin sus captores, y no hubo tiroteos. Una "casualidad", según especialistas de medios locales. "Cuando oí hebreo al otro lado de la puerta, no me lo podía creer", dijo al presidente israelí, Isaac Herzog, por teléfono desde el hospital Soroka, al que fue trasladado y donde se encontró con sus familiares.

El rescatado está en "buen estado general de salud", indicó un portavoz del hospital. En las primeras imágenes difundidas por las autoridades aparentaba buen estado, aunque más delgado que antes de su captura. "Ha comunicado para subrayar que los rehenes "no pueden permitirse el lujo de esperar a un milagro" como el de Qaid Farhan Alkadi, ya que "las operaciones militares por sí solas no pueden liberarlos a todos".

Es, de hecho, el octavo rehén israelí (dos de ellos también con nacionalidad argentina) rescatado por las tropas, sobre todo en dos macrooperaciones sorpresa en febrero y junio, acompañadas de bombardeos masivos que causaron más de 400 muertos, según las autoridades de Gaza. El ejército también recuperó una treintena de cadáveres, seis de ellos la pasada semana.

La mayoría de los de 251 rehenes que las milicias de Gaza tomaron el 7 de octubre recobró la libertad de forma negociada. Fueron más de 100, canjeados en noviembre por la excarcelación de presos palestinos y la entrada de más ayuda humanitaria.

### Tensión y terror en Venezuela

Todas las señales apuntan a una huida hacia delante del chavismo en una situación que ya resulta insostenible

LOS VENEZOLANOS cumplen hoy un mes sumidos en dos mundos paralelos. Las elecciones presidenciales del 28 de julio abrieron una crisis institucional de consecuencias aún imprevisibles, y la fractura política se agudiza con el paso de los días. El aparato chavista, que controla todos los poderes del Estado, ya ha dado por zanjado el pulso por arrojar luz sobre el resultado de los comicios, rodeado de sospechas de fraude. La victoria de Nicolás Maduro anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) horas después del cierre de las urnas fue convalidada por el Tribunal Supremo el pasado jueves, pero las autoridades rechazan mostrar las actas de votación como prueba del resultado, a pesar de la exigencia de la oposición, los observadores independientes y la gran mayoría de la comunidad internacional.

Esa petición cobra aún más relevancia tras la denuncia de irregularidades hecha por uno de los rectores del órgano electoral, que avala la tesis de la alianza opositora. La coalición antichavista publicó en una web los datos recabados por sus testigos durante la jornada, que otorgan un triunfo sin matices al principal contrincante de Maduro, Edmundo González Urrutia. El veterano diplomático, quien sustituyó en la papeleta a la inhabilitada María Corina Machado, no ha dejado de impugnar el resultado oficial, y la respuesta de la maquinaria chavista ha sido una ofensiva sin cuartel llevada a cabo en todos los frentes: el legal, el policial, el político y el de la propaganda. La Fiscalía abrió una investigación contra el candidato por la difusión de las actas y le imputa, entre otros, un delito de "conspiración". Ante el aumento de la represión y la detención de sus colaboradores, tanto González como Machado llevan semanas resguardados en un lugar seguro.

Maduro eligió la estrategia del atrincheramiento, que no es nueva y le dio buenos resultados en otras ocasiones, aunque no ha hecho sino agravar el conflicto político venezolano. Desoyó, en la práctica, todo intento de mediación, también el que plantearon tres presidentes de izquierdas: el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y, en menor medida, el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, cunde el miedo en las filas opositoras, sus simpatizantes prefieren no reunirse y cada vez hay más dudas ante la oportunidad de salir a manifestarse.

Con todo, la oposición vuelve hoy a intentar reactivarse en las calles con una nueva manifestación, cuando se cumple un mes de las elecciones. La respuesta del chavismo es la habitual: convocar una movilización de

#### Ante el aumento de la represión, González y Machado llevan semanas resguardados en un lugar seguro

los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una exhibición de fuerza gubernamental en las calles que en los últimos meses ha sido bautizada como "furía bolivariana".

Es difícil pronosticar las próximas etapas de la crisis venezolana, pero es un hecho que la situación actual de tensión y terror resulta insostenible en una democracia. Maduro anunció el lunes para 2025 una "megaelección" a la Asamblea Nacional, las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías, amenazando a la oposición con prohibir la participación de "aquellos que no reconocen los poderes del Estado", en referencia a los dirigentes opositores que cuestionan los resultados del CNE. Ese sería el camino de la ruptura total del concierto político y el paso previo a una huida hacia adelante similar a la emprendida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha convertido Nicaragua en una dictadura personalista.

### La misión política de Trapero

EL GOBIERNO catalán ha confiado al veterano policía Josep Lluís Trapero la misión de devolver el sosiego y la tranquilidad a los Mossos d'Esquadra, inmersos en crisis sucesivas motivadas por los vaivenes del *procés* y por la inestabilidad política en Cataluña. El operativo fallido del pasado día 8, cuando Carles Puigdemont se esfumó en las narices de más de 600 policías, en pleno centro de Barcelona y después de dar un mitin, obligaba al Ejecutivo de Salvador Illa a acometer cambios profundos e inmediatos. Como ya anunció el dirigente socialista en la campaña electoral, el elegido ha sido Trapero, quien despierta filias y fobias dentro del cuerpo, pero al que no se le puede negar una amplísima experiencia y una defensa cerrada de la policía catalana y de su labor como garante de la seguridad pública, una de las prioridades que se ha fijado el nuevo Govern.

El major de los Mossos regresa a la primera fila de la seguridad en Cataluña. Esta vez no como jefe policial (ya lo fue en dos ocasiones), sino como jefe político. Cambiar el uniforme por el traje y la corbata plantea interrogantes legítimos sobre cómo va a gestionar su relación con los mandos operativos. Su llegada ha supuesto la destitución del comisario Eduard Sallent, con quien mantenía un duro enfrentamiento. Le sustituirá Miquel Esquius, de plena confianza de Trapero, que deberá, sin embargo, respetar la independencia de la nueva cúpula policial, algo que reclamó para sí mismo cuando estuvo en esa posición.

Trapero fue el hombre que supo transmitir calma a la ciudadanía durante los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Tras el referéndum de octubre, fue destituido (y luego, juzgado y absuelto) por la supuesta pasividad de los Mossos, que, a diferencia de la Policía y la Guardia Civil, evitaron golpear a los ciudadanos para impedir las votaciones. Su primer mandato (2013-2017) fue el último en que el cuerpo autonómico gozó de una jefatura estable. Desde entonces, el Departamento de Interior ha cambiado de jefe policial hasta en ocho ocasiones, por más que varios nombres (incluidos los de Trapero, Sallent o Esquius) se hayan repetido a lo largo del tiempo.

Además de diseñar los planes del Ejecutivo socialista para reducir el número de delitos, el nuevo director general deberá garantizar un periodo de estabilidad que los suyos, agentes y mandos, anhelan. Es significativo que el primer acto de Illa como president fuese una visita al complejo central de la policía, Egara, donde prometió alejar a los Mossos de la "confrontación política" y les mostró su apoyo incondicional pocos días después del fracaso en la detención de Puigdemont. Ídolo caído del independentismo, defensor del cuerpo como pocos, Trapero es la clave de bóveda en la estrategia del Govern para reforzar el principio de autoridad de la policía, revertir una curva de delincuencia que preocupa y recuperar cierta sensación de orden también dentro de los Mossos.

EL PAÍS

EDITADO POR EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL consejero delegado Carlos Núñez Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América Jan Martínez Ahrens

Dirección Catalulla Miquel Noguer Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luis Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marin Yarza,
Amanda Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

CARTAS A LA DIRECTORA



#### Política de izquierdas

Desde la izquierda observamos, y el que no lo quiera ver está ciego, que muchos sectores, sobre todo jóvenes, se están desconectando de esta ideología, quizá demasiado enredada en imponer una nueva moralidad. Quizá sería bueno un debate abierto y sincero e ir al fondo más que a las formas políticamente correctas que inundan los discursos. ¿No deberíamos mostrarnos más firmes con los partidos que se autodenominan de izquierdas, pero que cuando alcanzan el poder no respetan las mínimas normas de un Estado democrático? ¿Por qué la mayoría tenemos que tolerar ver cómo se ensucia el nombre de nuestra ideología con comportamientos como los que vemos en Nicaragua o Venezuela? ¿No es hora de gritar que esta gente no es de izquierdas y que nada tiene que ver con nuestra manera de entender la sociedad?

Tomás del Rey Méndez. Majadahonda (Madrid)

Volver a casa de mis padres. Acabo de cumplir 26 años y debo volver a vivir con mis padres. Tras tres años sobreviviendo al alquiler de un bajo interior de 50 metros cuadrados en Madrid con mi pareja, nos hemos cansado de pedir ayuda para llegar a fin de mes tras la imprudencia de salir a cenar un día. Tenemos que leer que somos unos egoístas, que no queremos formar una familia. El dedo acusatorio siempre apunta a mi generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, por qué no tenemos hijos. ¿Realmente es mío el fracaso o es de una sociedad donde cada vez es más difícil iniciar un proyecto de vida?

Adela Domínguez Buján. Madrid

Educación. Entramos en un debate sobre cómo limitar los bulos, el desarrollo de la inteligencia artificial y demás manipulaciones que quieren manejar nuestras voluntades. Ese vértigo hace que a los gobiernos se les ocurran ideas como regular qué es verdad y qué no. Suponemos que una persona tendrá esta potestad y aparecerá un ministerio que trabaje en darnos luz sobre qué podemos creer o no. Es curioso mirar atrás y ver cómo la imprenta trajo un miedo similar. Hasta 1962 no desapareció el Index Librorum Prohibitorum, que también veló por nuestra seguridad. ¿Nadie se plantea que tan solo la educación nos dará las herramientas para pensar por nosotros mismos y ser críticos con lo que nos rodea?

Antonio José Martínez Alarcón. Getafe (Madrid)

Otro más. Babylon Show es otro programa en prime time de entrevistas y humor y, cómo no, presentado por un hombre. No tengo nada contra David Broncano, Pablo Motos, Dani Martínez, Marc Giró... Pero no es normal que no haya programas presentados por mujeres. Somos muchas, pero nunca llegamos arriba; es lo mismo de siempre.

Marta Pérez de las Bacas Sánchez. Madrid

Fe de errores. La exdirectora de Wakalua Leticia Lauffer no es socia del empresario Carlos Barrabés como se decia ayer en la página 16.

En el periódico de ayer se publicó la programación de televisión del domingo. Pedimos disculpas a los lectores.

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Hustración de Miquel Barceló.

cartasdirectora@elpais.es

EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN

### Una crítica feminista a Claudia Sheinbaum

DAHLIA DE LA CERDA

éxico eligió en junio a la primera presidenta de su historia. No es cualquier cosa; es histórico. Claudia Sheinbaum, una mujer de izquierdas, se ha ganado la silla presidencial como la candidata más votada de la historia. Rompió con siglos de dominio masculino en la política mexicana. Y esto es un avance. Pero, como dicen en el barrio: al chile. ¿Qué tanto significa esto para los derechos de las mujeres?

Claudía Sheinbaum es una científica de origen judío que se metió a la política desde muy joven. Como jefa de gobierno de Ciudad de México, Sheinbaum se ha destacado en varios aspectos. Por ejemplo, impulsando políticas para proteger a las mujeres, promovió la paridad de género en el Gobierno y echó a andar programas de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables, acceso al aborto y avances para la comunidad LGTBIQ+. Todo eso suena chido, pero también ha tenido sus tropiezos.

Las protestas feministas en Ciudad de México han sido un temazo. Sheinbaum, en vez de apoyarlas al 100%, optó por la represión. Las manifestaciones fueron reprimidas con un uso excesivo de la fuerza. Sheinbaum también ha sido criticada por su cercanía con feministas transodiantes. Sheinbaum tiene ondas de "tira", pero además, si en una mesa hay tres personas, dos son transodiantes y la tercera una jefa de Estado que no se posiciona, entonces hay tres transodiantes y una de ellas con

un poder político enorme. Esto es peligroso, porque hace que el resto se sientan legitimadas.

Sheinbaum apoya la militarización como estrategia de seguridad. Está comprobado que los militares en las calles pueden llevar a violaciones de derechos humanos, crisis de violencia. Tener a los militares en tareas de seguridad pública ha provocado la crisis de derechos humanos y construcción de la paz que se vive en México. Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, no para tareas civiles. Los ejércitos son una organización opaca sin mecanismos de vigilancia que garanticen su actuar conforme a los derechos humanos. ¿Una militarista puede realmente significar un avance para los derechos de las mujeres?

Todo esto quiere decir que tener a una mujer en el poder no garantiza cambios significativos si no se abordan las desigualdades estructurales. Claudia Korol, educadora popular y femínista argentina, lo ha dicho claro: la representación política de las mujeres no garantiza la transformación de sus condiciones de vida. Hay que luchar contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo para lograr cambios reales.

Verónica Gago critica la idea de que la representación política de las mujeres sea suficiente. Dice que la política de representación debe ser parte de un proyecto feminista más amplio que desafíe las estructuras económicas y sociales que perpetúan la opresión. Sin un enfoque Interseccional y de justicia social, la presencia de mujeres en el poder puede ser solo un símbolo vacío.

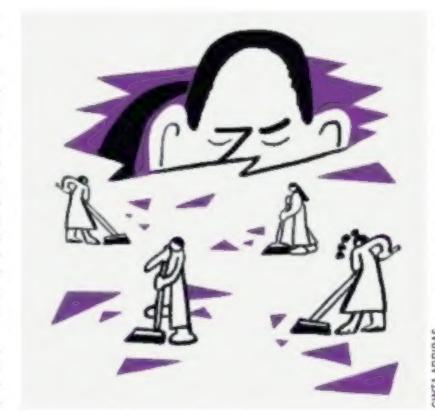

#### Tener por vez primera una presidenta de México no abona necesariamente la emancipación de todas las mujeres

Ochy Curiel, feminista afrodominicana, también le entra al quite. Ella dice que la representación política de las mujeres no debe ser vista como un fin en sí mismo. Hay que luchar por la justicia social y racial. Sin un enfoque interseccional, la presencia de mujeres en el poder puede replicar las mismas jerarquías de opresión que dice combatir. Es decir, que las mujeres también pueden oprimir, por ejemplo, cuando se convierten en comandantas del brazo armado del Estado.

La frase "¿quién barre los cristales de los techos de cristal que se rompen?" es una metáfora poderosa en el feminismo. Romper el techo de cristal es llegar a posiciones de poder, pero las esquirlas caen sobre otras mujeres, las que siguen abajo. Sheinbaum rompió ese techo, pero las repercusiones de sus acciones las sienten otras mujeres. ¿Quién se encarga de barrer esos cristales? Las mujeres trans que han sido y serán vulneradas por las feministas transodiantes que forman parte de los círculos cercanos de colaboradoras, pero también las mujeres que eventualmente serán afectadas como víctimas directas o indirectas de la militarización, de la política de drogas basada en la persecución de los eslabones más bajos de las organizaciones multicrimen y la política de seguridad pública fallida contraria a la construcción de la paz. ¿Las herramientas del amo destruyen la casa del amo?, preguntaba Lorde. La respuesta es no. Y no se malinterprete, no considero que la política tradicional sea una herramienta del amor. Pero el feminismo antiderechos de las mujeres trans y la militarización sí son herramientas del amo.

Se dice que Sheinbaum es un modelo de representación, que ahora miles de niñas sabrán que sí pueden ser presidentas. Esto es una falacia. No todas las niñas verán a Sheinbaum y pensarán que ellas también pueden ser presidentas. Las diferencias de clase y raza son importantes. El género nos une, pero las diferencias de clase y raza nos separan. Las niñas más privilegiadas tendrán más chances, mientras que las de clase baja seguirán viendo esos sueños como algo lejano, y muchas se verán afectadas por las decisiones políticas que tomen las mujeres en cargos públicos. Porque no todas las mujeres queremos ni necesitamos lo mismo; el autoritarismo también tiene rostro de mujer.

La victoria de Sheinbaum es una victoria para la igualdad de género o desde la mirada del feminismo blanco hegemónico que considera al patriarcado como el único sistema de opresión y al sexo/ género como el factor más determinante en la vida de las mujeres. Pero tener a la primera presidenta mexicana de la historia no necesariamente abona la emancipación de todas las mujeres. Porque no existe el patriarcado como sistema

único de opresión: existen múltiples sistemas de opresión que interactúan entre sí. De nada sirve derrocar el machismo si el clasismo, el colonialismo, el transodio y el racismo siguen en pie. De nada sírve tener una presidenta mujer si a otras les tocará barrer los cristales rotos.

La sororidad, ese pacto político para que las mujeres avancen juntas, puede poner en puestos de poder a mujeres racistas, fascistas y antiderechos. Se dice y no pasa nada. Claudia Sheinbaum, con su postura de militarización y su cercanía a feministas transodiantes, puede ser un ejemplo de esto. La sororidad no debería ser un cheque en blanco. Hay que cuestionar y exigir.

A pesar de todo, tener una presidenta de izquierdas es mejor que una de derechas. Como dicen en Brasil, nuestros sueños no caben en las urnas, pero nuestras pesadillas sí. Sheinbaum representa un avance en igualdad de género, pero también nos recuerda que tener a una mujer en el poder no es garantía de justicia para todas las mujeres.

Las autoras feministas latinoamericanas coinciden en que la representación política de las mujeres no es suficiente. Critican la idea de que la presencia de mujeres en el poder garantiza automáticamente un cambio en las condiciones materiales o en la distribución del poder. Necesitamos un feminismo que no solo celebre el éxito individual, sino que también aborde las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La verdadera liberación feminista requiere una transformación radical de las estructuras de poder. La presencia de mujeres en posiciones de poder no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como parte de una lucha más amplia por la justicia social y económica. Sheinbaum puede ser un símbolo de avance, pero también es un recordatorio de que la lucha por la igualdad de género es compleja

Sheinbaum y pensarán que ellas cha por la igualdad de género es compleja y multifacética.

s de clase y raza son importantes. o nos une, pero las diferencias de raza nos separan. Las niñas más cha por la igualdad de género es compleja y multifacética.

Dahlia de la Cerda es escritora. Su último libro es Desde los zulos (Sexto Piso).

#### FLAVITA BANANA



10 OPINIÓN EL PAÍS. MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

#### El debate. ¿Deben pagar los conductores por usar las carreteras?

España presupuestó el año pasado 1.548 millones de euros para el mantenimiento de la red viaria, una cuantía insuficiente para una red cada vez más vieja y necesitada de modernización. ¿Deberían asumir ese coste quienes las usan?

### Para poder mantener nuestras carreteras

**JULIÁN NÚÑEZ** 

uestro patrimonio viario tiene varias singularidades. La primera es la magnitud de nuestra red viaria de gran capacidad (autopistas y autovías), de 17.660 kilómetros de extensión, la tercera más extensa del mundo por detrás de Estados Unidos y China.

La segunda singularidad es el reparto modal del tráfico: las carreteras soportan el 85,9% y el 95,7% de la movilidad interior de personas y mercancías, respectivamente. Ello en detrimento del transporte ferroviario, cuya cuota en el transporte interior de mercancías es del 4,4% —la tercera más baja de la UE— e inferior a las de Francia (10,6%) y Portugal (12,3%).

La tercera es el origen de la financiación de las inversiones de conservación y reposición de nuestras carreteras: como nuestra red de peaje, de 1.809 kilómetros de extensión, representa el 10,2% de nuestra red de gran capacidad, en el 90% restante de la red estas inversiones son sufragadas por el presupuesto público, lo que representa anualmente un gasto de 2.000 millones de euros.

Y la cuarta es la falta de armonización y desigual aplicación del principio de "quien lo usa, lo paga". En términos anuales, el transporte ferroviario ingresa 992 millones de euros en cánones; el transporte marítimo recibe 946 millones en tasas portuarias; el transporte aéreo recauda 2.634 millones en tasas, y el sector eléctrico, 7.189 millones en peajes de transporte y distribución. Todas estas infraestructuras de transporte ingresan anualmente 11.760 millones de euros, sufragados por sus usuarios, lo que contrasta con la ausencia de mecanismos similares en el uso de casi el 90% de las carreteras españolas.

En el resto de países de la UE, el modelo de financiación de carreteras vigente es el opuesto: son los usuarios de la carretera y no los contribuyentes quienes soportan la financiación del *stock* viario. Veintidós Estados de los Veintisiete cobran alguna clase de peaje en el 100% de su red de alta capacidad y solo cinco lo aplican parcialmente: Grecia (93% de la red), Francia (79%), Italia (70%), Irlanda (33%) y España (10,2%). Tres cuartas partes de las autopistas y autovías sin peaje de la UE están en España.

El resultado es que, si analizamos los recursos públicos en conservación y reposición de nuestro patrimonio viario, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) certifica una inversión media nacional en conservación de 22.489 euros por kilómetro, un 51,2% menos que la media registrada en Italia, Francia y Alemania. Esta situación, según la Asociación Española de la Carretera, ha generado un déficit acumulado de conservación de los firmes de 9.456 millones de curos. Según estimaciones de ACEX, el umbral óptimo de gasto público anual en conservación y reposición debería representar 4.000 millones de euros. Tenemos, por tanto, un déficit

de recursos de gasto público que se incrementa en 2.000 millones al año.

Resolver esta situación tiene dos alternativas posibles: subir impuestos a todos los contribuyentes para sufragar dicho déficit o implementar el modelo de financiación vigente en el resto de Europa, basándonos en la tarificación viaria o peaje por uso de las carreteras, con las consideraciones y exenciones que procedan.

Nuestros estudios confirman que la implementación de un modelo concesional a 25 años de tarificación por distancia recorrida en nuestra red interurbana de alta capacidad, aun cuando los peajes sean tres veces inferiores a la media europea, permitiría al sector privado financiar 11.500 millones de euros de inversiones de reposición, electromovilidad, digitalización, transición ecológica y seguridad. Además, permitiria reducir las tarifas actuales en los tramos que son hoy de peaje (armonizándolas con el resto de la red) y sufragar las bonificaciones de peaje, así como el pago de un canon inicial al sector público de 8.000 millones de euros. El modelo propuesto implicaría una reducción del gasto público en conservación de 41.000 millones de euros al cabo de 25 años y un incremento de recaudación fiscal de 35.000 millones, de lo que resultaría un superávit fiscal anual medio en nuestra contabilidad pública de 3.000 millones al año.

Julián Núñez es presidente de Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.

### Una medida ineficiente, desigual y peligrosa

CARMELO SANZ DE BARROS

a idea de implementar un sistema de pago por uso en las carreteras se viene manejando desde hace mucho tiempo para financiar el mantenimiento de la infraestructura viaria. Sin embargo, en la práctica tiene serias implicaciones negativas para los usuarios que van más allá de la simple recaudación. Es una medida ineficiente, poco equitativa y perjudicial para la economía y la cohesión social.

Tres de cada cuatro usuarios consultados por el Observatorio RACE de Conductores han manifestado su oposición a esta propuesta, y un 80% compartía la misma preocupación: el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas con déficit de mantenimiento y conservación, y los conductores estarán más expuestos a la posibilidad de sufrir un accidente de peores consecuencias.

Por ello, la Fundación RACE considera, en primer lugar, que la implementación de un sistema de pago por uso implica un previsible problema de seguridad vial. Que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, donde se produce el 78% de los accidentes mortales, más que probablemente aumentará la cifra de accidentes graves, muy graves y mortales.

En segundo lugar, el pago por uso de las carreteras afecta desproporcionadamente a las rentas medias y bajas. Las carreteras son bienes públicos que deben ser accesibles para todos, independientemente de su nivel económico. Aquelios con menores recursos tendrían que destinar una parte significativa de sus ingresos a los peajes, o circular por carreteras alternativas en peores condiciones y de menor calidad, mientras que los más adinerados podrían asumir el coste.

En tercer lugar, esta medida también penaliza a quienes viven en zonas rurales o en la periferia de las grandes ciudades, donde la infraestructura de transporte público es insuficiente o inexistente. Para la mayoría de ellos, el automóvil es una necesidad y no un lujo; el pago por uso se convierte, entonces, en un impuesto regresivo que agrava la desigualdad territorial y económica.

Además, la economía local también se vería afectada negativamente. Las pequeñas y medianas empresas que dependen del transporte terrestre para mover sus productos se enfrentarían a un aumento en los costes operativos. Este incremento podría trasladarse a los precios finales de los productos, lo que afectaría tanto a los consumidores como a los mismos empresarios, que verían reducidas sus ganancias y su competitividad.

Existen alternativas más justas y sostenibles para financiar el mantenimiento y la expansión de las carreteras. De hecho, con este pago por uso, a nuestro juicio, se pagaría de nuevo por algo que ya se paga. Entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado.

Por lo tanto, los Presupuestos Generales del Estado deben ser la herramienta financiera para el mantenimiento vial, de modo que el coste se distribuya equitativamente entre todos los usuarios, independientemente de su uso particular. Esto reconoce que las carreteras benefician a toda la sociedad al facilitar el comercio, el turismo y la conectividad.

Finalmente, la medida también supondría crear una compleja infraestructura administrativa, desde la instalación de puntos de cobro o sistemas electrónicos en las propias autopistas y autovías hasta el mantenimiento de la red y la gestión de los pagos, unos recursos que podrían destinarse, precisamente, a la mejora y mantenimiento de las carreteras.

En definitiva, a nuestro juicio, el pago por uso de las carreteras, aunque planteado, supuestamente, para mantener y mejorar la infraestructura vial, supone una medida contraproducente que vuelve a cargar contra los automovilistas y, en general, contra los usuarios de la movilidad.

Es crucial buscar alternativas que no solo sean económicamente viables, sino también socialmente justas y sostenibles. Solo así podremos garantizar un sistema de transporte que beneficie a todos por igual, promoviendo el desarrollo y la cohesión social sin imponer cargas desproporcionadas a los más vulnerables.

Carmelo Sanz de Barros es presidente del RACE y de la Fundación RACE.

#### RIKI BLANCO



### EXPOSICIÓN DÍAS DE VERANO



Fiesta acuática del Circuit Festival. Barcelona, 9 de agosto de 2022. ALBERT GARCIA

RED DE REDES / FERRAN BONO

### Oasis, hermanitos para siempre

ómo andas? ¿Todo bien? Qué te importa cómo ando. A partir de ahí, los dos viejos colegas, que se acaban de encontrar en una tienda, se enzarzan en una pelea. Así será el primer ensayo de los hermanos Liam y Noel Gallagher en el regreso a los escenarios de Oasis, 15 años después de separarse. Así al menos bromea uno los centenares de miles de internautas que han celebrado este martes, poco después de conocerse, el anuncio en las redes sociales del regreso de los dos hermanitos. Hay mucho de nostalgia, de retrotraerse a una juventud ampliamente superada, cuando los hoy talluditos míembros de la generación X — "como la actriz Winona Ryder", apostilla una compañera coetánea—, esa inmediatamente posterior a la boomer, no eran despreciados por ser "muy del siglo XX" por su prole, paradigma de la generación Z, contumaz lectora de pantallas y degustadora del autotune. También hay mucho de morbo. Las relaciones fraternales siempre dan mucho juego, y la de estos dos antiguos chavs (miembros de la clase obrera británica) devenidos en músicos millonarios, deslenguados, groseros y provocadores, se incluye entre las más significadas y conflictivas de la historia, según alguna información del muy sufrido y oficioso ciberespacio. A la altura de Cain y Abel, vamos; o de los principes Guillermo y Enrique, o de las tenistas Venus y Serena, o de las nobles María y Ana Bolena, amante la primera de

Enrique VIII, quien se casó con la segunda, a la que acabó decapitando.

Los Gallagher no dan para tanto, pero dan para mucho, y más a finales de agosto, cuando el día se empieza a acortar y la ropa a alargarse; cuando la vida vuelve a confundirse con el trabajo. "Ahora sois todas mucho de @oasis pero ¿cuántas habéis tocado Wonderwall en un funeral?", se pregunta en X el grupo Viva Suecia. "Pues sería un detallazo que la tocarais mañana... ¡qué mejor homenaje que tocar Wonderwall en Magaluf! ¡Prometemos no hacer balconing...!", responde un antiguo tuitero.

Wonderwall puede sonar en cualquier sitio. No es la más cañera del grupo, desde luego, pero es un himno, un hito. Como algunas de las respuestas de los hermanitos futboleros, criados en el barrio obrero de Burnage, en Manchester, seguidores acérrimos del City, lo que ha llevado a otro seguidor a preguntarse si Pep Guardiola no habrá tenido que ver algo en que hayan firmado las paces. No existe constancia de ello, pero sí de la sinceridad del entrenador cuando hace dos días le preguntaron quién es el mejor delantero al que ha visto jugar, si se trata de Haaland, quien marca goles como churros. Hombre, habiendo entrenado a Messi, la pregunta estaba fuera de lugar. Guardiola se limitó a responder que el jugador argentino es el más increible que ha visto.

Liam es tan comedido como Noel. "Estoy seguro de que hubiera detestado a John Lennon. Creo que era un perfecto idiota", declaró el segundo en 1995. "Nunca pude soportar a Paul McCartney. Él era el que escribía las canciones de marica, las cosas más blandas", manifestó el primero un año antes

"El otro día se me acercó Bono y me dijo: '¿Cómo andas, hijo?'. No soy tu hijo, pedazo de imbécil. Ese tipo hizo uno o dos buenos discos, pero de ahí a llamarme hijo", dijo

#### Los tuiteros se preguntan cuánto tardarán Liam y Noel Gallagher en volver a discutir tras el regreso de la banda

Liam en 1995. "Habría que parar un poco con todas esas idioteces acerca de Blur y pensar en los fans de los dos grupos. Si tuviera 16 años, me gustarían a la vez Blur y Oasis", señaló su hermano un año después en una de las recopilaciones de frases ahora publicadas en X.

Por cierto, la resurrección de Oasis ha comportado también que sus máximos rivales de la época, Blur, también se hayan convertido en tendencia en la red del magnate Elon Musk, que por unas horas ha dejado de esparcir el odio racista para recordar a dos hermanos que hicleron disfrutar a toda una generación.

SERGIO DEL MOLINO

## No al anonimato

n asuntos de libertad de expresión slempre es mejor quitar que poner: quitar limites y leyes anacrónicas o abusivas, por muy constitucionales que sean (los sentimientos religiosos no deberían tener mayor protección que los de los aficionados del Betis o los degustadores de cachopos: es decir, ninguna; por no hablar de las restricciones a la información sobre la Policía de la ley mordaza: una policía democrática no debería temer el escrutinio y la transparencia). Ante la duda, es mucho mejor pasarse de liberal que de censor, incluso asumiendo que el ejercicio de ese derecho nunca es absoluto y que hasta en las democracias más libres habrá leyes contra las amenazas, las injurias, las difamaciones, etcétera. Pero lo deseable sería que esos límites fueran mínimos y muy argumentados, asumiendo el riesgo (riesgo adulto, por otra parte) de que algunas amenazas, coacciones e injurias se queden sin sanción.

En ese sentido, las redes sociales controladas por señores ultrapoderosos plantean un desaño que no se puede despachar con los lemas simplones que constituyen el pseudodebate político español. El problema de Twitter (me resisto a llamarlo X) no es que sea el 
órgano ideológico de su propietario, ni que fomente la difusión de fanatismos,

#### El problema de Twitter es que, con la coartada de la libertad de expresión, en realidad la cercena

ni siquiera que divulgue bulos y delirios. El problema es que, con la coartada de la libertad de expresión, en realidad la cercena. Su dinámica favorece más el silenciamiento que la expresión libre. De manera tan informal como mecánica, se ahogan voces, se intimida a opinadores, se amenaza al disidente y se inhibe cualquier expresión que moleste a los troles, sean espontáneos o pastoreados.

En un país democrático, el anonimato y el uso de seudónimos no se justifica por el miedo a la represión del Estado, sino como un método para garantizar la impunidad del matón. No hay razón para tolerarlo en un régimen de libertades: que digan lo que quieran, pero firmando, como hacemos el 99,9% de los que nos expresamos cotidianamente en los medios convencionales. Levantar las máscaras no atenta contra libertad de expresión alguna. Al contrario, garantiza que puedan expresarse los que no tienen las espaldas tan anchas como para aguantar el acoso de los enmascarados. La libertad de expresión exige un espacio libre de turbas y de abusones. El debate en el ágora reclama un minimo arbitraje y unas pocas garantías (constitucionales y recogidas en la declaración de la ONU, por otro lado) de no ser molestados por expresar opiniones. Seguro que muchos bravucones no se sentirian tan bravos si tuvieran que responder con su nombre de las burradas que excretan.

### El Gobierno se emplaza a presentar los Presupuestos, pese a no tener los apoyos

El Ejecutivo pide "responsabilidad" a los grupos políticos, aunque en privado contempla prorrogar las Cuentas si no consigue el respaldo del Congreso

JOSÉ MARCOS Madrid

El Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre, lunes, para presentar en el Congreso el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Una cuenta atrás de menos de cinco semanas en la que, aunque su intención es cumplir con el calendarlo que establece la Constitución, volverá a depender de los independentistas catalanes, con Junts a la cabeza, para aprobar el requisito previo, el techo de gasto que fija los cimientos de las cuentas públicas en cada ejercicio. La coalición progresista de PSOE y Sumar no renuncia a aprobar los Presupuestos, como ya hizo en su variante anterior con Unidas Podemos en 2021, 2022 y 2023, pero en La Moncloa ya ponen paños calientes en privado y contemplan, como adelantó EL PAÍS, una prórroga presupuestaria. Sería la segunda consecutiva y la sexta en una década que coincide con la montaña rusa en que se ha convertido la política española.

"La responsabilidad y la tarea del Gobierno de España es sacar adelante y presentar los Presupuestos y estamos en tiempo y en forma", dijo ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, tras el primer Consejo de Ministros tras el parón estival. En rueda de prensa, la portavoz apeló a "la responsabilidad" de los grupos políticos para que España actualice sus cuentas para el próximo año. Fuentes de la cúpula del Gobierno de España remarcan, no obstante, que una prórroga no supondría un drama, ya que los Presupuestos vigentes, de 2023, son muy expansivos gracias al empujón de los fondos europeos recibidos.

El partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya tumbó por sorpresa la senda de estabilidad a finales de julio, reventando los planes de La



La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, ayer tras el Consejo de Ministros, Jesus Hellin (EP)

PERIDIS



Moncloa, que unos días antes había aprobado un techo de gasto ligeramente superior al que había diseñado para 2024. El mensaje de Junts, que el voto de sus siete diputados no se puede dar por seguro, pende desde entonces sobre el Palacio de la Moncloa y el Ministerio de Hacienda.

Tampoco se pueden dar por descontado el respaldo de los siete escaños de Esquerra Republicana (ERC) por la interpretación diferente que los socialistas hacen del acuerdo fiscal -para los republicanos es un concierto económico y para el PSOE una financiación singular— que posibilitó la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Junts y ERC celebran en otoño sus congresos, lo que lo complica todo aún más. "Están además fuera de gobiernos", subrayan en la cúpula de Ferraz en referencia al Palau de la Generalitat, "lo que aumenta las dificultades".

Inmersos en otro inicio de curso de vértigo, en el Gobierno

La fecha límite para presentarios a la Cámara es el 30 de septiembre

La celebración de los congresos de ERC y Junts complica liegar a un acuerdo

no se engañan y hace tiempo que asumieron su minoría parlamentaria en el Congreso, donde no ha transcurrido un año y ya no está asegurada la mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno consiguió ahormar una alianza variopinta con los nacionalistas, con todo el abanico de la izquierda y la derecha catalana que valió el pasado noviembre su continuidad en La Moncloa, Las curvas se suceden desde entonces y son cada vez más cerradas. sobre todo desde la aprobación de la ley de amnistía, cuya aplicación no depende del Gobierno sino de la interpretación, con el Tribunal Supremo muy reticente, que están haciendo los tribunales de justicia.

Junts per Catalunya ha demostrado desde la entrada en vi-

## Moncloa defiende que no solo Cataluña tendrá una financiación singular

J. M Madrid

La financiación singular para Cataluña se ha convertido en el último platillo giratorio que el Gobierno tiene que mantener en el aire en medio de las criticas del PP y la incomodidad dentro del PSOE. Las interpretaciones sobre el acuerdo fiscal entre PSC y ERC que hizo president a Salvador Illa dan para todos los gustos, pero para La Moncloa es evidente: el pacto no va en contra de la igualdad entre españoles y permitirá "profundizar en el autogobierno" en Cataluña garantizando "la soli-

daridad interterritorial", esgrimió Pilar Alegria. Y, sobre todo, Cataluña no sería la única autonomía con un trato singular.

La portavoz del Gobierno aseguró que otras comunidades "reciben una financiación también por su singularidad, como el caso por ejemplo de Baleares". Otro voz autorizada de la dirección del PSOE, el portavoz en el Congreso, Patxi López, reforzó esa idea. "La financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo porque cada comunidad tiene su singularidad y sus necesidades".

Alegría y López fueron muy cuidadosos y no hablaron en ningún momento de "concierto económico". Una definición que remite al modelo vigente en Euskadi que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, negó la semana pasada. "Quien diga lo contrario, miente".

sentenció. "Es un concierto", le replicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que en una entrevista en EL PAÍS tildó de "confederal" el nuevo modelo. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, compartió ayer su escepticismo: "Yo no lo llamo un modelo especial, yo lo llamo concierto. Y lo puedo decir yo y lo puede decir la literatura académica. El acuerdo que se ha alcanzado entre el PSC y Esquerra es un concierto, aunque la ministra nos llame mentirosos", afirmó.

gor de la medida de gracia que va más por libre y ese es el problema principal que el Gobierno tendrá que resolver. El último ejemplo se vivió ayer en la Diputación Permanente del Congreso, donde el partido independentista apoyó la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique la financiación singular para Cataluña solicitada por el PP. Sánchez cuenta al menos con una ventaja: un horizonte despejado de citas electorales tras los comicios en Galicia, Euskadi, Cataluña y las europeas del primer semestre del año.

#### Descartadas elecciones

El adelanto de las elecciones catalanas trastocó la hoja de ruta de La Moncloa, que hasta ese momento se veía en condiciones de sacar las Cuentas de 2024. Aunque fuera entrado el año. En el núcleo del Gobierno central también tienen elaro que no habrá Presupuestos a cualquier precio. Si los independentistas los tumban y se tienen que prorrogar. no habrá adelanto electoral, como sí sucedió en 2019. Entonces, Sánchez prácticamente acababa de llegar al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 y el contexto político era muy diferente. La debilidad de su socio en el gobierno de coalición, Sumar, es otro factor determinante para que en el PSOE no se les pase por la cabeza unas nuevas generales, menos de dos años después de las de julio de 2023.

El PSOE también tiene claro que no puede contar con el Partido Popular. Pero ya no para los Presupuestos, sino también para el techo de gasto. Los socialistas atacarán sin descanso por ese flanco al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La consecuencia de otra derrota parlamentaria del Gobierno como la de julio es que las comunidades autónomas dispondrían de 6.000 millones de euros menos y los ayuntamientos de 4.500 millones. Un golpe que sufririan sobre todo los barones del PP, partido que preside II comunidades autónomas, además de las ciudades de Ceuta y Melilla y gobierna en la mayoría de grandes ciudades tras el desastre de la izquierda en las autonómicas y municipales de mayo de 2023.

El Gobierno de Pedro Sanchez, que de momento sigue sin poner fecha para la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reiteró su "compromiso con Cataluña y también con el resto de las comunidades autónomas" apelando a las partidas multimillonarias de las entregas a cuenta con las que el Ejecutivo ha regado de millones a los territorios en contraposición a lo que sucedió durante el mandato de Mariano Rajoy, que Degó a La Moncloa con la economia en estado crítico.



La presidenta del Congreso, Francina Armengol, a su llegada ayer a la Diputación Permanente. JESUS HELLÍN (EP)

### Junts mantiene la presión en el Congreso

El partido de Puigdemont se desmarca del Ejecutivo en la primera votación tras el parón estival

#### P. CHOUZA / V. MARTÍNEZ Madrid

El parón estival no ha logrado calmar las agitadas aguas de la política española. En una nueva muestra del complejo estado de las relaciones entre el Gohierno y Junts tras la investidura de Salvador Illa, el partido de Carles Puigdemont anticipó ayer otro curso de alto voltaje al unir sus votos a PP y Vox para tratar de forzar, sin éxito, algunas de las comparecencias del presidente Pedro Sánchez y cuatro de sus ministros en el Congreso. Ninguna de las solicitudes registradas por los populares desde finales de julio sobre cuestiones calientes como la crisis migratoria, Venezuela o la financiación catalana (diez en total) salió adelante gracias al cierre de filas del resto de socios de investidura, que a excepción de Podemos, rechazaron en bloque las comparecencias. Pero Junts volvió ayer a dar la espalda al Gobierno el mismo dia en que el Ejecutivo anunciaba su intención de llevar los Presupuestos para 2025 a la Cámara baja antes de final de septiembre. Esas cuentas solo pueden ver la luz con el sí de Junts, que ya tumbó el mes pasado el techo de gasto, requisito previo para fijar la base de las cuentas públicas cada año.

Para escenificar la presión, los independentistas hicieron pública su postura nada más comenzar la reunión de la diputación permanente desde Cardedeu (Barcelona) a través de su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras. La diputada anunciaba que presentarian una solicitud propia para que Pedro Sánchez explicase el acuerdo sobre financiación con ERC para investir a Salvador Illa president y adelantaba el apoyo a la de la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, registrada por los populares. "El problema no es Cataluña, sino un Gobierno que no paga ni la mitad que tiene que pagar a Cataluña, en Madrid ha llegado a pagar el doble. Queremos saber cuál es la opinión de Sánchez y de Montero", esgrimió ante los medios. "No formamos parte de ningún bloque español", añadió Nogueras, informa Camilo S. Baquero.

La diputada Marta Madrenas fue igual de explicita en una de sus intervenciones en el debate del Congreso: "No somos socios de este Gobierno. Solo nos interpelan los catalanes". La formación del expresident también votó a favor de que el ministro Óscar Puente diera explicaciones por

los problemas en la red ferroviaría y de que el jefe del Ejecutivo rindiera cuentas por la huida de Pulgdemont el pasado 8 de agosto, cuando volvió a Barcelona para organizar un acto público antes de la investidura de Illa. "Tenemos un problema de democracia y de Tribunal Supremo y queremos que Sánchez comparezca para explicar qué está sucediendo", justificó Madrenas.

Las votaciones de aver, con el respaldo al Gobierno de ERC, EH Bildu y PNV, ejemplifican la fortaleza del resto de alianzas del bloque, pero la posición de Junts es clave para sumar la mayoria y, por tanto, para sacar adelante los Presupuestos y dar estabilidad a la legislatura en la que, por ahora, no se han aprobado unas nuevas Cuentas. Aunque el Ejecutivo salvó por la mínima la ofensiva de los populares en el Congreso, el curso comienza igual que terminó: con los de Puigdemont decantando el voto del lado de las derechas. Además de tumbar el techo de gasto de 2025, en el último pleno del periodo de sesiones. los secesionistas también frustraron junto a PP y Vox la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades.

La sesión de la diputación permanente ilustró, asimismo,

La Diputación
Permanente ilustró
la compleja relación
con Podemos

"No formamos parte de ningún bloque español", dice Nogueras la complejidad de la relación con Podemos, que busca su espacio en la izquierda diferenciándose de Sumar, socio minoritario del Gobierno. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, forzó con su abstención la repetición de la votación sobre la comparecencia del presidente del Gobierno para informar de la presión migratoria. En este asunto, Belarra tomó la palabra para criticar la gira de Sánchez por África y equiparar las políticas de PP y PSOE. Después de haberlo llevado al límite en otras negociaciones importantes, Podemos quiso poner al Ejecutivo en jaque y mostrar una vez más sus desavenencias con un Gobierno al que acusó en declaraciones previas en los pasillos de haber "enterrado la legislatura progresista".

El debate sirvió de escenografía de un nuevo rifirrafe entre PP y PNV, cuyos desencuentros arreciaron ya desde la sesión de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. "Ahora que el PNV dice que está comprometido con la causa de Venezuela por la libertad, explíquele a sus votantes por qué hoy no van a apoyar nuestra petición", espetó el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, al diputado jetzale Mikel Legarda. Las palabras de Tellado recibieron una rápida, y dura, respuesta por parte del portavoz del PNV. Aitor Esteban, a través de la red social X. "A vosotros Venezuela os importa una higa. Simplemente la utilizáis para fisurar el bloque de Gobierno. Maduro es un dictador pero vuestra solicitud de comparecencia no aporta nada. Si con tuits como este queréis lograr el voto del PNV a futuro... Torpe, que eres un torpe", escribió Esteban mencionando otra publicación de Tellado en la que había incrustado un video de su interpelación a Legarda.

14 ESPAÑA

EL PAÍS. MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024



Guardiamarinas compañeros de la princesa Leonor, ayer en la Escuela Naval de Marín. ADRIÁN IRAGO (EP)

### La princesa Leonor inicia su formación en la Armada en la Escuela Naval de Marín

La primogénita de Felipe VI ingresa mañana como guardiamarina

#### BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Madrid

La ya alférez Borbón Ortiz se estrena como guardiamarina. La princesa Leonor ingresará mañana en la Escuela Naval Militar de Marin (Pontevedra, Galicia) como parte de sus estudios castrenses que la llevarán por los tres ejércitos. Después de unos

meses en el Ejército de Tierra, la princesa continúa ahora en la Escuela Naval donde estará hasta enero, cuando se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Allí aprenderá a navegar de manera tradicional y recalará en varios puertos durante su periplo diplomático (aún desconocido) de cuatro meses.

La princesa pone fin a sus vacaciones y a las siete de la tarde, vestida con el uniforme de la Armada de especial relevancia, modalidad B (todo blanco con chaqueta abotonada), y sola (el Rey estará en Barcelona visitando el Nou Port Olimpic y la Reina en París con motivo de los Juegos Paralímpicos), entrará en la academia en la que se incorporará junto a los alumnos de tercero. Su hermana menor, la infanta Sofía, se encuentra desde la semana pasada en Gales, donde cursa el segundo año de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College.

Después de visitar el Cuartel de Alumnos, la princesa saldrá con el uniforme de trabajo modalidad C (camisa blanca de manga corta y pantalón largo blanco). Estará acompañada siempre por el capitán de navío Pedro Cardona Suanzes, director de la Escuela Naval. La ministra de Defensa, Margarita Robles,

visitará hoy la Escuela para revisar los preparativos del Ingreso de la Princesa y para conocer el plan de estudios del próximo curso.

Leonor no solo está llamada a ser la futura reina y jefa del Estado, sino que también ejercerá el mando supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 62 de la Constitución. Por eso, el Gobierno aprobó en 2023 un real decreto por el que se regula la formación y carrera militar de la Princesa con el fin de que tenga nociones en tierra, mar y aire. "El ingreso de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en las academias militares refuerza el

papel cada vez más relevante de la mujer en las Fuerzas Armadas, cuyas oficiales se forman en los mismos centros docentes militares". dice el real decreto. Aun está por ver si su hermana, la infanta Sofía, tendrá algún tipo de formación militar siguiendo asi los pasos de la princesa. "Todo a su tiempo", contestan desde La Moncloa.

#### Los tres ejércitos

El paso por la Armada es uno más en su formación militar que Leonor empezó en 2023. El pasado 3 de julio, la heredera se graduó en la Academia General Militar de Zaragoza, conocida como La General, recibiendo de manos de su padre el despacho de alférez. Allí fue "una más", asegura una persona que estuvo con ella y la instruyó en San Gregorio, donde se encuentra la academia del Ejército de Tierra.

Durante el curso 2025-2026. en una fecha aun sin determinar, Leonor finalizará sus estudios castrenses en San Javier (Murcia) con su paso en el Ejército del Aire y del Espacio como alférez alumna.

En su paso por la Escuela Naval Militar, Leonor compartirá habitación con otras cuatro mujeres guardiamarina de tercer curso. Su rutina empezará a las 06.45 de la mañana, cuando la princesa y el resto de guardiamarinas se despertarán con el pertinente toque de diana. Tendrán un tiempo para arreglar el cuarto, asearse y desayunar en el comedor. A las 08.00. izado de bandera y a las 09.00 empieza la jornada con educación física y otras actividades de instrucción. Leonor eursará materias de varios cursos elegidas cuidadosamente para ella en las que habrá asignaturas técnicas, científicas, militares y de otra indole. La comida se servirá a las 14.00. Las actividades formativas se reanudan hacia las 15.30 con un parón a las 20.00 para la oración. A las 22.30, silencio, según las normas internas de la Escue-

## Robles ratifica el apoyo a Ucrania: "Seguiremos enviando material"

EP

#### Toledo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ratificó ayer el apoyo de España a Ucrania. "Seguiremos enviando material, seguiremos formando a los combatientes ucranianos", dijo la ministra Robles, que mantuvo un encuentro con el nuevo grupo de militares de Ucrania que reciben formación en el Toledo Training Coordination Center (TTCC), en el marco de la Misión Europea de Asistencia Militar a Ucrania. La ministra española mostró "la solidaridad y el apoyo del Ejecu-

tivo español con la ciudadania de Ucrania"

"Muy en especial en estos días, donde los civiles ucranianos están siendo víctimas de 
unos ataques absolutamente inaceptables desde cualquier punto de vista, que vulneran cualquier norma del derecho de la 
guerra y del derecho humanitario", aseguró ayer la ministra sobre la guerra en Ucrania.

La titular de la cartera de Defensa, que se reunió con un nuevo grupo de unos 200 militares ucranianos que reciben formación militar en la academía toledana, indicó que España va a formar cuando termine el año casi 4.000 combatientes de ese país. En su alocución a los militares de Ucrania y sus instructores, la ministra de Defensa dijo: "[España] está enviando a Ucrania todo el material que dentro de las capacidades españolas podemos y que, en la parte de instrucción, los militares españoles son esenciales. Todo mi reconocimiento y orgullo por la labor que realizan".

#### 5.000 combatientes

España ha formado e instruido hasta la fecha más de 5 000 com-



Robles y el general Maldonado el día 22 en Albacete. VICTOR FERNÁNDEZ (EP)

batientes y alrededor de 2.500 militares españoles han participado en el adiestramiento en las cinco semanas de aprendizaje.

España participa en la Misión Europea de Asistencia Militar a Ucrania a través del Toledo Training Coordination Center, creado a finales del año 2022, que posibilita el adiestramiento de las rotaciones de militares ucranianos que llegan a España, y que han llegado a contar con 500 efectivos simultáneamente.

### Sánchez busca abrir en África vías de inmigración legal y segura

El presidente asegura que para España, los migrantes son "riqueza, desarrollo y prosperidad"

#### MIGUEL GONZÁLEZ Nuakchot

El Gobierno saca pecho con los resultados de su política para integrar a los inmigrantes en la sociedad española: el 12% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, el 60% de los que tienen entre 18 y 23 años están dados de alta - un porcentaje muy superior al de los propios españoles— y unos 300.000 han regularizado su situación desde 2021, subrayan fuentes gubernamentales. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos llegaron a España irregularmente, ya que no hay canales que permitan hacerlo de manera legal, ordenada y segura. Y los que existen son demasiado sinuosos y estrechos.

Ensancharlos y abrir otras vías es el objetivo de la gira por tres países africanos que ayer inició en Mauritania Pedro Sánchez. Tanto en Nuakchot como en Banjul (Gambia) y Dakar (Senegal), el presidente del Gobierno lleva a la firma acuerdos de migración circular, que incluyen programas de formación y capacitación en origen de sus nacionales para que puedan trabajar en España como temporeros; especialmente en el sector agrario.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —cuya titular, Elma Saiz, acompaña al presidente en su gira africana—. un total de 20.515 inmigrantes han trabajado en España bajo el paraguas de estos programas, aunque en su inmensa mayoría son marroquies y latinoamericanos y solo 152 proceden de Senegal, el único de los tres países que visitará Sánchez que se ha beneficiado hasta ahora de este sistema.

Según la declaración suscrita por el jefe del Gobierno español y el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, el objetivo es "poner en marcha un programa de migración segura, ordenada y regular entre ambos países, en especial, los programas de migración circular, pioneros en Europa y que conceden especial atención a jóvenes y mujeres"

En una breve intervención sin preguntas, Sánchez subrayó que el tratamiento de la inmigración es para España una cuestión "de principios", pero también "de racionalidad". Frente a los discursos xenófobos que proliferan en Europa, el jefe del Ejecutivo subrayó: "La contribución a nuestra economía de los trabajadores migrantes es fundamental, [como] lo es también [para] el sostenimiento de la Seguridad Social. Para España, la migración es riqueza, desarrollo y prosperidad".

Este acuerdo político deberá plasmarse ahora en un proyecto concreto e incluir un catálogo de ofertas de formación y trabajo en España, por lo que dificilmente llegará a tiempo para contener la oleada de cayucos que se espera en Canarias este otoño, cuando mejoren las condiciones del mar, después de que, hasta el 15 de agosto, hayan arribado 22.304 inmigrantes irregulares, más del doble que en el mismo período del año pasado. Tampoco parece que las nuevas vías de migración legal puedan, por sí solas, cubrir la demanda de hasta 250,000 extranjeros que, según fuentes gubernamentales, necesita España cada año para cubrir la demanda de su mercado de trabajo.

Lo que el Ejecutivo niega rotundamente es que carezca de una "hoja de ruta" para abordar el fenómeno de la inmigración, como denuncia el PP, cuya negativa a reformar la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas "roza la xenofobia", en palabras de una ministra.

#### Hoja de ruta

La lucha contra la inmigración irregular pasa también, según esta hoja de ruta, por el desarrollo económico de los países de origen y tránsito y por eso La Moncloa tiene especial interés en asegurar que los casi 500 millones en ayudas prometidos por Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando visitaron Mauritania en febrero pasado no se han quedado en agua de borrajas. Según estas fuentes, más del 50% de los 215 millones comprometidos por la UE están ya "asignados" a programas concretos, mientras que la cooperación española ha comprometido 50 millones para un proyecto cofinanciado con el Banco Mundial en el río Senegal.

También están disponibles, agregan, 150 millones de una lí-



Pedro Sánchez y Mohamed Ould Ghazouani en Nuakchot, en una imagen de Presidencia del Gobierno.



Inmigrantes a bordo de un cayuco, ayer en El Hierro, GELMERT FINOL (EFE)

nea de crédito, aunque su concreción, admiten, dependerá de que las empresas los soliciten. Para dinamizar el proceso, ayer se lanzó en Nuakehot el Comité Empresarial Hispano-Mauritano con presencia, entre otros, de los presidentes de las cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, ya que buena parte del comercio bilateral se da con el archipiélago.

Ghazouani, que acudió a recibir a Sánchez al aeropuerto, reveló que este le ha prometido ampliar el número de visados para los jóvenes mauritanos que El 60% de los extranjeros entre los 18 y 23 años son cotizantes

Los acuerdos incluyen formación y capacitación en origen quieren emigrar a Europa, en un momento en que España acaba de imponer este requisito a quienes transitan por Barajas. Además, ambos acordaron elevar el nivel de las relaciones politicas y celebrar en 2025 la primera Reunión de Alto Nivel (RAN), un formato diplomático que España reserva para sus aliados más estrechos.

Los dos mandatarios analizaron la dramática situación del Sahel, abandonado a su suerte por
los países occidentales ante la sucesión de golpes de Estado, la penetración militar de Rusia y la expansión del terrorismo yihadista.
El agujero negro en el que se ha
convertido esta región de África
ha provocado una crisis humanitaria en Mauritania, que alberga
a 200.000 refugiados en su frontera con Malí.

Mauritania es uno de los pocos oasis que quedan en este océano de inestabilidad y su presidente, Ghazouani, que acaba de renovar mandato, se ha convertido en un socio privilegiado de la UE y la OTAN. Nuakchot será uno de los primeros beneficiados del plan de acción para el flanco sur aprobado por la Alianza Atlántica en la reciente cumbre de Washington y la UE ha asignado 22,5 millones del fondo con el que financia a Ucrania para equipar al Ejército de este país africano en la lucha contra el yihadismo. España, por su parte, aportará medio millón para la formación en defensa y seguridad.

**ESPAÑA** EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

#### Un preso incendia la enfermería de una cárcel en Girona

MARTA RODRÍGUEZ Girona

Un interno que se encontraba en el departamento de enfermeria de la cárcel de Puig de les Basses, en Llers (Girona), prendió fuego a los colchones de las camas en la tarde del lunes. El incendio dejó heridos de diversa gravedad a los dos internos que ocupan la habitación (incluido el autor del incendio) y a los ochofuncionarios que acudieron a sofocar las liamas. El autor del fuego, de 25 años y origen magrebi, fue trasladado al Hospital Josep Tructa de Girona, donde permanece ingresado.

El fuego se produjo alrededor de las 20.30 y, al observar la humareda y las llamas que se generaban, el preso se refugió en el baño, junto al otro interno que también se encontraba en la misma habitación. Cuando se percataron del incendio, los trabajadores acudieron a sofocar las llamas y ocho de ellos resultaron heridos de mayor o menor consideración.

Según fuentes sindicales, el interno ha protagonizado más de una veintena de incidentes en los últimos tres meses: autolesiones, agresiones, tenencia de objetos prohibidos (drogas, medicación no pautada, instrumentos peligrosos), coacciones o desobediencia. "Es claramente un inadaptado al régimen penitenciario", apuntan esas fuentes. Horas antes, el preso había sido informado de que debería acudir al Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) a cumplir dos días que tenía pendientes por una sancion anterior. En ese momento empezó a autolesionarse con cortes y tuvo que ser atendido de las heridas. Se le abrieron dos partes informativos y pareció que se tranquilizaba. Sin embargo, horas después, puso unas de las camas detrás de la puerta, obstaculizando la entrada en la celda, y prendió fuego a los colchones.

Los funcionarios lograron salvar la vida a los dos internos que estaban en la celda en llamas y se habían refugiado en el baño.

Uno de los funcionarios heridos fue derivado al Hospital de Figueres, y ya ha sido dado de alta; el recluso que compartía la enfermería con el incendiario tuvo que ser trasladado al Hospital de Palamós y a primera hora de ayer le dieron el alta.

### El Gobierno retira las medallas al Mérito en el Trabajo a Díaz Ferrán y Fernández Gayoso

La iniciativa, impulsada por el ministerio de Yolanda Diaz, llega dos años y medio después de que se aprobara el cambio del reglamento

#### PAULA CHOUZA Madrid

El Gobierno aprobó ayer la retirada de las medallas al Mérito en el Trabajo al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al ex director general de Caixanova Julio Fernández Gayoso, condenados por diversos delitos. El Consejo de Ministros fue el encargado de dar luz verde a la revocación de la condecoración a Gayoso, mientras que la de Díaz Ferrán no necesita pasar por la reunión del Gabinete por una cuestión "procedimental", segun confirmaron a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Diaz, promotora de la iniciativa. Ambas serán publicadas en el Boletin Oficial del Estado (BOE) hoy.

La medida, anunciada por la coordinadora de Sumar en el Gobierno el pasado abril durante una comparecencia en el Senado, se concreta dos años y medio después de que el Consejo de Ministros aprobara en febrero de 2022 el real decreto que modifica el reglamento de concesión de estos galardones. El cambio permite, en su artículo 10.1.a) la revocación de esta condecoración. cuando "quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón", y, particularmente "cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o después de la concesión, hubie-



Díaz Ferrán, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, en enero de 2019, zipritefei

ra sido declarado responsable de ciativa dentro de los pasos que actos constitutivos de delito o infracción administrativa que, por su naturaleza y gravedad, resulten incompatibles con la citada ejemplaridad cívica y profesional".

La vicepresidenta, precisamente, enmarcó en su día la iniquiere dar el departamento en la lucha contra la corrupción. Diaz Ferrán, exdirigente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en el cargo entre 2007 y 2010, fue sentenciado en 2015 a cinco años y seis meses de

cárcel por un delito de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales, una condena que fue ratificada por el Tribunal Supremo en última instancia. El Gobierno de José María Aznar le habia concedido la distinción en diciembre de 1999.

"La conducta de Díaz Ferrán". señala el Ministerio de Trabajo, "motivó numerosas peticiones de retirada de la medalla que se hará efectiva en cuanto se publique la nueva orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado".

#### Cobros indebidos

Fernández Gayoso fue condenado en 2015 por el cobro indebido de indemnizaciones por prejubilizaciones en la dirección de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de Caixa Gahcia y Caixanova, que fue rescatada después con 1.162 millones. La Medalla de Mérito al Trabajo en su categoría de oro se le concedió en 2006. Tal y como recuerda el ministerio, según el reglamento vigente, la condecoración nacional civil "se concede en mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio, habitualmente ejercido", y su sentencia "contradice el principio de ejemplaridad que requiere el galardón".

La medalla se creó en 1926, desapareció durante la Il República y fue restablecida en 1942, durante el franquismo. Entre los galardonados estaba el dictador, Francisco Franco, que en julio del año pasado fue desposeido de esta condecoración en aplicación del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, que permite la revisión de estas distinciones a quienes hubiesen formado parte del aparato represivo de la dictadura.

### Hallado en un río de Nepal el cadáver de un turista catalán y se busca a su pareja

**LUIS VELASCO** Barcelona

La Policia nepali halló ayer el cádaver de un turista catalán en un río de Pokhara (una ciudad en el centro de Nepal), donde se encontraba con su pareja haciendo una ruta de senderismo en las proximidades de esta ciudad, la segunda más turística del país y desde donde se inician muchas rutas de montaña en el Himalaya.

Según Efe, los familiares de la pareja desaparecida, de 26 y

31 años respectivamente, habían denunciado que llevaban 48 horas sin contactar con ninguno de ellos desde que estaban en Nepal. Los excursionistas residen en las localidades barcelonesas de Berga y Sant Feliu Sasserra.

De momento ha trascendido que los policías locales encontraron junto al río Bhurungdi el cuerpo sin vida del excursionista catalán, además de las mochilas, los pasaportes y los teléfonos móviles de ambos.

Silvia Paneque, portavoz y consejera de Territorio del nuevo Govern de la Generalitat, afirmó en la rueda posterior al Consejo Ejecutivo de ayer que están "en coordinación" con la Embajada española para realizar un seguimiento del caso. "No podemos dar más detalles en este momento", explicó la portavoz de la Generalitat.

Las últimas comunicaciones que mantuvieron los dos excursionistas hace más de dos días con sus familias y amigos fueron unicamente mensajes de texto e intercambio de fotografías del país asiático.

Desde los ayuntamientos de las localidades donde residen confirmaron a la agencia Efe las procedencias de los vecinos desaparecidos, pero pidieron respeto e intimidad para las familias de ambas personas en estos momentos de incertidumbre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la embajada en Nueva Delhi (India), está trabajando en el caso, y fuentes oficiales del departamento explicaron que el pasado lunes contactaron con las familias de los desaparecidos. Además, la Embajada "permanece en contacto permanente con las autoridades nepalies, que desde esta mañana [por ayer] han reanudado la búsqueda con un amplio dispositivo", según explican estas mismas fuentes.

La ciudad malagueña registra un importante incremento de ciudadanos del país norteamericano, que llegan por turismo o para adquirir propiedades de lujo

### Estados Unidos redescubre Marbella

NACHO SÁNCHEZ

#### Marbella

Buscan hoteles de cinco estrellas para sus vacaciones, pero también villas de lujo para quedarse a vivir. Su nivel adquisitivo es alto y en la ciudad ya les han puesto alfombra roja para recibirlos. Los estadounidenses son el mercado turístico que más crece en Marbella (Málaga, 150.725 habitantes), pero también se ha multiplicado su interés por adquirir propiedades inmobiharias. Eventos como la Solheim Cup de golf, celebrada en la Costa del Sol en 2023, o la puesta en marcha de un vuelo diario entre la capital malagueña y Nueva York durante cinco meses al año han facilitado este crecimiento, "Eran una asignatura pendiente", sostiene la directora general de Turismo en el Ayuntamiento, Laura de Arce. Ya no. "La evolución del mercado estadounidense ha sido notable", confirma Juan Cabanillas, director general del prestigioso hotel Marbella Club. "Marbella es considerada la California de Europa", añade Ignacio Pérez Díaz, presidente ejecutivo de La Zagaleta, una de las urbanizaciones más lujosas del Viejo Continente que ya atrae a emprendedores de Silicon Valley.

El turismo norteamericano era frecuente en la Marbella de los ochenta. Sin embargo, acabó de un plumazo al inicio de la década de los noventa a causa de un motivo bastante singular: la Guerra del Golfo. El conflicto estaba a 5.000 kilómetros de Málaga, pero para los estadounidenses viajar a la Costa del Sol era motivo de peligro "porque igual podía caer alguna bomba en la zona", como relata, aun sorprendida, De Arce. Ella trabajaba entonces en el hotel Don Carlos y recuerda que un grupo de chicas procedentes de EE UU que se alojaron allí fueron noticia por su osadía de viajar a la Costa del Sol. "Desde entonces teníamos una espinita clavada. Y tras la pandemia vimos que era el momento de recuperar este mercado", subraya la responsable.

La celebración en 2023 de la Solheim Cup —competición femenina de golf que enfrenta a Europa con EE UU- en Finca Cortesin, en Casares, a apenas 40 kilómetros del casco histórico marbellí, representaba una oportunidad. El municipio comenzó con campanas ligadas a este deporte y ya en 2022 el número de turistas norteamericanos creció un 10% respecto al año anterior. Luego impulsó la promoción con la Asociación Española del Lujo con viajes a Miami y Nueva York, así como distintas acciones con Turespaña, Turismo Andaluz y el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. En junio pasado los resultados validaron el



Residencias en la conocida como Milla de Oro de Marbella, GARCIA-SANTOS

trabajo. Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicados por la Junta de Andalucia reflejaban, por primera vez, que los estadounidenses se situaban en el tercer puesto en cuanto a número de viajeros con 3.495, solo por detrás de los españoles y los ingleses. Son cifras aún humildes, pero muestra una tendencia que la ciu-

La Zagaleta atrae especialmente a emprendedores de Silicon Valley

"Les gusta el estilo de vida de aquí", dice el director de una inmobiliaria dad celebra porque son visitantes con gran poder adquisitivo. "Ha sido un esfuerzo colectivo", aplaude De Arce, que destaca también el papel de promoción realizado por los hoteles de lujo.

Más de 15 años lleva trabajando el histórico Marbella Club con este mercado, con el que tiene buenas relaciones gracias a las temporadas que el príncipe Alfonso de Hohenlohe pasó en California. El número de estadounidenses allí alojados ha crecido de manera exponencial. Tanto, que en 2024, cuando cumple su 70° aniversario, se han convertido en el principal mercado -por encima del Reino Unido— con un 20% más de noches de estancia y un aumento del 35% del gasto respecto a 2023. Ahora optan por categorias superiores, como las 17 villas del establecimiento - cuyos precios rondan entre 10.000 y 15.000 euros la noche- además de habitaciones con tarifas desde 1.500 a 3.500 euros al día. Campos de golf, tiendas de lujo, eventos como Starlite Festival o la oferta gastronómica "hacen de Marbella la ciudad elegida por los estadounidenses", insiste Christopher Clover, propietario y CEO de Panorama, la agencia inmobiliaria más antigua del municipio. "Vienen más y lo estamos notando", señala Marcos Granda, propietario de dos restaurantes reconocidos por la Guía Michelín: Nintai y Skina, que tiene dos estrellas y menús que oscilan entre 294 y 529 euros por persona.

Clover relata que la presencia frecuente de estrellas como Eva Longoria, Antonio Banderas o Robert de Niro —propietario de Nobu Hotel— también influye. Y

que igual que muchos estadounidenses llegan para unos días de vacaciones, otros están apostando por estancias más largas o, incluso, quedarse a vivir. Lo ha comprobado Jimmy Widen, fundador de la inmobiliaria de lujo 3SA State. Cuenta que en 2022 apenas tuvo clientes de EE UU, pero en 2024 la demanda ha subido en un 1000%. La posibilidad de trabajar desde casa es uno de los grandes factores, pero también la puesta en marcha de un vuelo directo fletado por United Airlines que este año, por primera vez, vuela a diario entre mayo y septiembre. "Luego se convierte en un juego de recomendaciones. Cuando los estadounidenses satisfechos empiezan a hablar con sus amigos, ellos también vienen", añade Widen, que augura que en 2025 serán, junto a los canadienses, el principal colectivo de compradores extranjeros en España. De momento solo representan el 1,58%, según los datos del Colegio de Registradores.

#### Estilo de vida

La mayoría busca villas de lujo. "Hay quien quiere gastar medio millón para tener un apartamento bonito, vivir un tiempo y alquilarlo el resto del año. Otros buscan algo de dos millones porque van a pasar unos meses. Y también hay quien quiere comprar propiedades por valor de 14 o 15 millones", especifica Benjamín Beza, director comercial de The Agency, una de las grandes empresas del sector inmobiliario, nacida en Los Ángeles y cuyas oficinas en Marbella abrieron sus puertas a finales de 2023. "Marbella es una de las joyas de Europa y hay que estar aqui", recalca Beza, que señala que las presencia de gigantes como Google o Caterpillar en la ciudad de Málaga también han generado ruido en el país americano. "Además, los estadounidenses se están tomando conciencia del estilo de vida que hay aquí", añade. Destaca cuestiones como la gastronomía, el clima, la cultura o la hospitalidad, pero también la sanidad pública o la seguridad (con la violencia del narcotráfico como excepción) que ya atraen a una nueva generación, ya que los principales compradores tienen entre 25 y 44 años.

También llegan por los precios: una mansión que en Miami o Los Ángeles cuesta 40 o 50 millones alcanza los 15 o 20 millones en La Zagaleta, una de las urbanizaciones más lujosas de Europa. Allí, de hecho, han notado un cambio de perfil tras la pandemia: de empresarios séniors del norte de Europa a "ejecutivos y emprendedores de éxito procedentes de Silteon Valley", según Ignacio Pérez Díaz, presidente ejecutivo de La Zagaleta. Tienen entre 35 y 40 años, llegan en familia", que además se benefician de carreteras, trenes y el aeropuerto de la Costa del Sol -al que pueden llegar en 15 minutos en el helicóptero del recinto— para viajar con rapidez a toda Europa desde Málaga. Es "el escenario perfecto", concluye.

### El Gobierno veta la compra de Talgo por el grupo húngaro Ganz-Ma Vag

El Ejecutivo alega motivos de protección de los intereses estratégicos y destaca que la compañía ferroviaria es clave para la seguridad económica de España

DANIEL TOLEDO LEANDRO HERNÁNDEZ Madrid

La entrada del grupo Ganz-Ma-Vag en Talgo finalmente no tendrá lugar. El Consejo de Ministros acordó ayer rechazar la adquisición del fabricante español de trenes por parte del consorcio húngaro por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España tras apoyarse en informes del CNI que alertaban de posibles conexiones rusas. El Ejecutivo nunca ha ocultado sus recelos ante la oferta, dirigida por empresarios cercanos al primer ministro Viktor Orbán, y el Estado de Hungría a través de su fondo de inversiones Corvinus.

El Ejecutivo destacó que la operación, presentada de forma oficial en marzo de este año pero en conversaciones desde noviembre del año pasado, ha sido analizada "con todo rigor" por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano dependiente del Ministerio de Economia. Los expertos destacan que, de ser exitosa, la compra del fabricante español "conllevaria riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público". El Gobierno aprovechó la ocasión para destacar nuevamente que Talgo es una empresa "estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial", según afirmó un comunicado oficial posterior. Al tratarse de información clasificada, según lo ha acordado el Consejo de Ministros, el Gobierno no entra al detalle de las razones particulares para vetar la operación.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió ayer a mediodía, mientras tenía lugar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, suspender de manera cautelar la cotización de Talgo. La decisión llegó solo después de que El Correo adelantara la información. La cotización de la empresa española abrió la jornada a un precio de 4,3 euros, con un comportamiento plano, pero comenzó a caer repentinamente, lo que motivó la decisión. El regulador bursátil levantó la suspensión a las 14.45 (hora peninsular espa-

nola), momento en el que el castigo del mercado se hizo evidente: los títulos llegaron a caer hasta un 10%. La acción cerró con un descenso del 8,72% (3,925 euros).

El Consejo de Ministros tiene capacidad de veto a una opa extranjera gracias al blindaje en vigor hasta final de año, regulado a través del real decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores. Este escudo fue articulado para evitar el abordaje de capital extranjero a empresas de-

"Conllevaría riesgos para garantizar el orden público", indican los expertos

La oferta estaba dirigida por empresarios cercanos a Orbán

Salida de un tren AVE en la estación de Oviedo, en mayo. PACO PAREDES (EFE)

### El conglomerado llevará a los tribunales y a Bruselas la negativa estatal a la opa

D. T. Madrid

El veto del Gobierno a la adquisición de Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz-MaVag amenaza con vivir su segundo acto a medio camino entre los tribunales y Bruselas. Según aseguran fuentes internas de la firma de Europa del Este, la compañía prepara ya su respuesta legal y acudirá tanto a las instancias judiciales pertinentes en España como ante la Comisión Europea. Su intención es hacerlo tan pronto como reciba la notificación oficial. "Además de Ganz-MaVag, todos los accionistas van a sufrir un perjuicio económico muy grave y parecería razonable que se movilizaran", añaden.

Desde incluso antes del anuncio de oferta pública de adquisición (OPA) por parte de Ganz-MaVag, en marzo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se había mostrado contrario a facilitar la compra. Como telón de fondo, los presuntos vínculos de la firma magiar con Rusia, así como la sombra del presidente ultraderechista húngaro, Viktor Orbán. De hecho, el fondo estatal Corvinus facilitaría la financiación de la oferta. "Cumple con la regulación española y comunitaria", se defiende el consorcio.

Según las citadas fuentes, el movimiento del Gobierno no ha pillado por sorpresa a Ganz-Ma-Vag, que desde hace semanas trabaja en un escenario de bloqueo y una justificación de esa índole con el fin de acelerar su respuesta juridica. La firma ha estado asesorada legalmente por Garrigues desde el inicio del proceso.

El Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones extranjeras, es bastante amplio a la hora de definir las infraestructuras, los sectores y las tecnologías críticas cuya pérdida puede afectar a la seguridad y el orden público. Sin embargo, desde el frente húngaro se ha entendido desde un primer momento que Talgo no solo no es una empresa estratégica, sino que se cuestiona entre bambalinas cómo una empresa que carece de habilitación de seguridad puede impactar en la seguridad пасіопа).

bilitadas por la pandemia y por los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Eso sí, debe argumentarse la posición contraria, para lo que resulta clave el informe de la Jinvex, dependiente de la Secretaria de Estado de Comercio. De Ganz-MaVag se temen posibles lazos con la Rusia de Vladinur Putin.

El consejo de administración de Talgo siempre calificó de amistosa la opa e incluso puso el apelativo de "atractiva" a la contraprestación. La oferta de 5 euros por título valoraba el grupo español en 620 millones de curos y contaba con el visto bueno de los partícipes de la instrumental l'egaso, liderada por el fondo británico Trilantic, titular del 40% del capital de Talgo y dispuesto a vender.

El Gobierno tenía de plazo hasta finales de octubre para pronunciarse sobre la operación, que ha puesto en duda desde su anuncio. Óscar Puente, ministro de Transportes, aseveró en abril que la tecnología del fabricante es "estratégica" para España y cuestionó que la húngara Magyar Vagon pueda ayudar a mejorar su capacidad de producción. De cualquier manera, la operación también requería del visto bueno de la Comisión Europea, por una cuestión de defensa de la competencia

#### Marco normativo

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, evitó referirse a la decisión ya que se "trata de una empresa cotizada". Según Alegría, las decisiones se darían a conocer al cierre del mercado bursátil, algo que finalmente se adelantó.

Fuentes del Gobierno insisten en que el marco normativo español "es equilibrado y referencia a escala internacional al compatibilizar la atracción de inversiones y la defensa de los intereses nacionales". Pese a que el estudio detallado de la operación no se hará público, el Ejecutivo intenta protegerse ante los varios pleitos judiciales anunciados en contra del Estado por parte de las partes involucradas en el proceso de adquisición.

El Ministerio insiste en su comunicado en que la histórica compañía española "es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España".

La judicialización del proceso puede, además, tener efectos colaterales para Talgo, necesitada de una solución industrial y con serios problemas para cumplir con sus contratos y los plazos de entrega de trenes. El plan alternativo alentado por el Gobierno, la irrupción de Skoda en el capital de la mano de Criteria, tendría dificultades para fraguar en un mar de inseguridad jurídica, especialmente si los tribunales toman algún tipo de medida cautelar.

El Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente ha intentado en los últimos meses alentar una operación alternativa para Talgo, tratando de proteger su carácter estratégico y tecnología crítica, entre la que destaca el eje de ancho desplazable, que permite a sus trenes de alta velocidad rodar por distintos anchos de vía y saltar fronteras entre países.

#### Alternativa checa

En este esfuerzo, Talgo confirmaba en julio haber recibido una propuesta de "combinación de negocios y de integración industrial" por parte del grupo checo Skoda Transportation. Como adelantó este periódico, el conglomerado checo estaba realmente interesado por las capacidades de Talgo y avanzaba en los contactos tanto con la empresa como con el Gobierno, que no vería la transacción con malos ojos.

Talgo, no obstante, solicitaba a Skoda información detallada sobre la propuesta que habia elaborado y, en concreto, que indicara si ese texto implica el ofrecimiento a los accionistas de la sociedad de una contraprestación superior a la ofrecida por el grupo húngaro Ganz-MaVag. También si esta se satisfaría en efectivo, así como que explicara "sus actuales capacidades industriales y financieras". De las líneas firmadas por la empresa que preside Carlos de Palacio se intuía claramente la petición de una propuesta en efectivo por encima de los 5 euros que está dispuesto a pagar el conglomerado húngaro.

Sobre una aceleración de la irrupción de Škoda presionaban los más de cuatro meses que acumula la oferta de Ganz-MaVag en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; el desco de venta de los principales accionistas, y la urgencia de Talgo por solucionar su problema de falta de capacidad. El núcleo duro de la empresa Talgo está dispuesto a aceptar los 5 euros de la parte húngara. En venta está al menos un 40% del capital, concertado en la instrumental Pegaso y propiedad del fondo Trilantic y las familias Abelló y Oriol.

El hecho de que el grupo checo no planteara una propuesta económica y se limitara a ofrecer una propuesta de "combinación de negocios y de integración industrial" ya encendió las alarmas en la compañía, que incluso le requirió información detallada sobre la propuesta y, en concreto, que indicara si implicaba una contraprestación en efectivo superior a la ofrecida por Ganz-Ma-Vag. Ahora, sin la competencia húngara, se le allana el camino.

Mientras, el bloqueo de la opa supone un menoscabo para quien tuviera intención de vender acciones, con una cotización que no ha superado los 5 euros en lo que va de año, la cantidad dispuesta a pagar por el grupo húngaro.



El empresario húngaro András Tombor, representante de Ganz-MaVag, en julio en Madrid, SANCHEZ

### El CNI alertó de la conexión rusa del consorcio que puja por la ferroviaria

Informes de Inteligencia y Seguridad Nacional inciden en el entramado societario húngaro

D. T. Madrid

El Gobierno se apoyó en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Seguridad Nacional para vetar la operación de compra de Talgo por parte de la compañía húngara Ganz-MaVag. Según aseguran fuentes conocedoras, el expediente de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) que analizó ayer el Consejo de Ministros y que sirvió para vetar la operación incorpora informes del CNI y de Seguridad Nacional que ponen negro sobre blanco esa conexión, en la que el organismo encargado de la seguridad nacional lleva trabajando unos 18 meses, incluso desde antes que se lanzará la oferta pública de adquisición (opa) sobre la empresa ferroviaria española el pasado 7 de marzo.

El documento, que ha sido considerado información clasificada por parte del Ejecutivo, incidiría en los vinculos entre personajes clave del conglome-

rado con el ultraconservador primer ministro húngaro, Viktor Orbán, así como en el entramado societario pasado y presente del grupo empresarial. Ganz-MaVag Europe es un consorcio cuvo 45% corresponde a un fondo de inversión estatal que pertenece ai Ministerio de Economía húngaro llamado Corvinus International Investment, mientras que el 55% está en posesión de la compañía ferroviaria de Hungria, Magyar Vagon. Precisamente esta firma es la que habria mantenido alianzas con la rusa Transmashholding (THM) antes de la invasión de Ucrania, THM salió del accionariado cuando Washington y Bruselas empezaron a establecer sanciones contra los intereses empresariales de Rusia. Pero los informes apuntan a que el grupo ruso y el húngaro manticnen conexiones informales.

András Tombor, cabeza vísible del proyecto húngaro en España desde que se anunció la intención de presentar una opa, no ha negado nunca esas relaciones, si bien ha argumentado que se cortaron casi en su totalidad

se habrían mantenido mientras cerraban determinadas entregas concretas— tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, según aseguran estas fuentes.

los informes del CNI ponen en cuarentena ese planteamiento y defienden que, de facto, los movimientos societarios que desvincularon ambos grupos empresariales son un mero maquillaje. En el terreno personal, el propio Tombor trabajó como asesor en el primer Ejecutivo de Orbán entre 1998 y 2022.

El Consejo de Ministros vetó las operaciones ayer. El día previo se abordó en una reunión decisiva del Consejo de Seguridad Nacional, que analizó los informes, según confirman otras fuentes. Al encuentro, dirigido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estaban convocados la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro de Economia, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El Ministerio de Economía destacó ayer que Talgo es "una empresa estratégica" dentro de un sector "clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo

Las conclusiones apuntan a vínculos informales con Moscú

El lunes se abordó el tema en una reunión decisiva con varios ministros industrial". "El pormenorizado análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público". Los informes del CNI y de Seguridad Nacional, según las fuentes consultadas, apuntan que en los últimos meses tanto los sindicatos como el Gobierno vasco habrian recibido presiones de los hombres clave de la operación. E incide en la necesidad de defender las tecnologias críticas de Talgo, esencialmente el cambio de vía automático, que permite a sus trenes de alta velocidad rodar por distintos anchos de vía y, por tanto, saltar fronteras entre países. Una tecnología que, llegado el caso y en términos de seguridad, facilitaría a Rusia la logística militar en plena guerra con Ucrania. Rusia, además, tiene material de Talgo pendiente de mantenimiento, que no ha podido abordar por las sanciones a Moseú, en un momento en que su posición en la guerra que mantiene en Ucrania empieza a debilitarse tras los ataques ucranios en suelo ruso. Han pasado más de dos años desde que Vladímir Putin ordenó a sus tropas la invasión de Ucrania y Moscu sufre el desgaste militar por la dificultad de mantener el flujo de suministros durante tanto tiempo.

Preguntados oficialmente por los detalles de ese carácter estratégico, fuentes del gobierno han aludido al carácter clasificado del expediente sobre la opa de Talgo. Fuentes conocedoras de la operación explican que el Gobierno confía en que las autoridades comunitarias respalden la posición de España, con el veto a la oferta de Ganz-Ma-Vag para hacerse con Talgo. No obstante, fuentes de la Comisión aseguraron ayer que aún no han recibido el expediente y no pueden pronunciarse sobre el caso.

Según aseguran fuentes internas de la firma de Europa del Este, la compañía prepara ya su respuesta legal y acudirá tanto a las instancias judiciales pertinentes en España como ante la Comisión Europea. Su intención es hacerlo tan pronto como reciba la notificación oficial. Según las citadas fuentes, el movimiento del Gobierno no ha cogido por sorpresa a Ganz-MaVag, que desde hace semanas trabaja en un escenario de bloqueo y una justificación de esa índole con el fin de acelerar su respuesta jurídica. La firma ha estado asesorada legalmente por Garrigues desde el inicio del proceso.

El Gobierno español puede oponerse a la operación debido a que la oferta del grupo húngaro supera los 500 millones de euros que permiten aplicar la legislación sobre inversiones exteriores, denominada popularmente "escudo antiopas". Esta norma, aprobada durante la pandemia. faculta al Ejecutivo a evitar entradas de capital extranjero en compañías españolas considera-

das estratégicas.



Una mujer sentada con un ordenador portátil, en Sídney, steve CHRISTO (GETTY)

Australia es el último país en implantarla y desde el lunes los empleados no están obligados a responder correos electrónicos o llamadas fuera de su horario laboral

### La desconexión digital se extiende por el mundo

GORKA R. PÉREZ Madrid

No contestar a un correo electrónico o una llamada fuera del horario laboral no supone castigo alguno para los trabajadores australianos desde este lunes, cuando entró en vigor la Ley del Derecho a Desconectarse. Esta norma recoge la posibilidad de que los empleados de las empresas con 15 o más trabajadores puedan negarse a responder a los distintos mensajes que reciban por parte de sus empleadores una vez que su jornada de trabajo haya concluido. Se trata de una ley aprobada por el Parlamento de Camberra en febrero, y que sigue la estela de normativas similares que se aplican desde hace tiempo en países como Francia o España.

Episodios traumáticos como la pandemia han resignificado el trabajo a escala mundial y resquebrajado la jerarquía social que lo situaba como eje central de la cadena de prioridades. La necesidad de delimitar los distintos espacios vitales ha vertebrado la reclamacion internacional de una desconexión digital—fundamentada por la omnipresencia de la tecnología—, y que distintos gobiernos han trasladado a sus legislaciones los últimos años. Un derecho a la liberación que llega ahora hasta Australia, un país tradicionalmente vanguardista en sus políticas laborales.

A pesar del reconocimiento de este derecho al descanso que recogen también Bélgica, Croacia, Grecia, Irlanda, Portugal, Eslovaquia, Chile, Corea del Sur o Filipinas—, la ley australiana contempla algunas excepciones. De hecho, será la Comisión de Empleo Justo de Australia la que intermedie en los casos en los que un trabajador se niegue a atender una llamada considerada de emergencia por su empleador. En caso de que la justicia fallase a favor del empleado, un empresa-

rio podría enfrentarse a una multa de 18.780 dólares australianos (unos 11.388 euros), mientras que el castigo para las empresas ascendería a unos 56.950 euros.

La utilización de dispositivos digitales como teléfonos inteligentes u ordenadores portátiles fuera del entorno de trabajo se ha convertido en una realidad para millones de trabajadores por el mundo. La posibilidad de llevar a cabo distintas tareas sin necesidad de acudir al centro de trabajo ha permitido diversificar la jornada laboral hasta el punto de entremezciarla con la personal. Esta simbiosis, fomentada por algunas empresas, ha provocado episodios de estrés digital (conocidos como tecnoestrés) o de burnout (sindrome del trabajador quemado) en muchos que afirman sentirse controlados permanentemente por sus superiores.

Para tratar evitar estas situaciones, en España el derecho a la desconexión digital se incorporó al Estatuto de los Trabajadores en 2015, quedó encuadrado en la Ley de Protección de Datos Personales y de Garantia de los Derechos Digitales de 2018; y se reforzó, dos años después, en 2021. con la ley de trabajo a distancia. Una coraza legal que envuelve el derecho universal de toda persona "al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas" - reconocido por la ONU en 1948-, cuva vulneración está tipificada con sanciones de entre 75) y 7.500 euros por la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La última vez que la desconexión digital fue objeto de debate entre sindicatos y patronales ocurrió durante la renovación del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), en mayo del año pasado. Aunque fue la senda de subidas salariales la que acaparó la conversación, los representantes de trabajadores y empresarios también acordaron ciertas normas de comportamiento para facilitar la conciliación laboral y personal.

"Si se produce cualquier tipo de Hamada o comunicado fuera de la jornada laboral, las personas trabajadoras no estarán obligadas a responder ni los superiores jerárquicos podrán requerir respuestas fuera de la misma, salvo que concurran circunstancias excepcionales de fuerza mayor", recoge el texto firmado por las distintas organizaciones. En él, además, se indica que "las empresas garantizarán que las personas trabajadoras que hagan uso de este derecho no se veran afectadas por ningun trato diferenciado o sancion".

Sin embargo, la defensa de este derecho sigue siendo un objetivo prioritario para el Minis-

Con ello se puede evitar el tecnoestrés y el síndrome del trabajador quemado

Ofrece el derecho universal al descanso y al disfrute del tiempo libre

terio de Trabajo. Así, durante la negociación para la reducción de la jornada laboral -que se retomará en septiembre-, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz presentó un texto ante sindicatos y patronales con el que pretende blindar esta prerrogativa incluso por contrato. En el documento expuesto durante la mesa de negociación, al que ha tenido acceso EL PAIS. se prevé que "las personas trabajadoras no puedan renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio o práctica".

#### No ser localizable

Como indicación para las compañías, el texto contempla "la ausencia de toda solicitud a realizar una prestación laboral o iniclativa de comunicación" ya sea de la empresa, la persona en la que esta delegue o incluso de tercero con relación comercial, con la persona trabajadora. Igualmente, propone que el empresario garantice también el derecho del empleado "a no ser localizable" fuera del citado horario.

Aunque una decena de países cuentan con una regulación sobre descanso digital, uno de los pioneros en este reconocimiento es Francia. En 2017 entró en vigor la Loi Travail (Ley del Trabajo), o Loi Khomri (por el nombre de la ministra de Trabajo que la promovió, Myriam El Khomrí), que atribuye al trabajador a su derecho a la desconexión y obliga a las empresas a la "puesta en marcha de dispositivos de regulación de la utilización de dispositivos digitales", con el fin de "asegurar el respeto del tiempo de descanso y de vacaciones", así como de "su vida personal y familiar".

Sin embargo, el texto legal no incluye una definición de lo que debe ser la desconexión digital, y deja su fijación al resultado de la negociación colectiva en cada uno de los casos. En Francia, las empresas que cuentan con representación sindical negocian anualmente sobre distintas cuestiones, entre ellas, las retribuciones, el tiempo de trabajo, el reparto del valor añadido en la empresa, la calidad del trabajo o medidas para fomentar la igualdad profesional entre hombres y mujeres.

En otros países europeos, como Italia, solo aquellos trabajadores que combinen el trabajo presencial con el teletrabajo (a los que se les denomina trabajadores ágiles), tienen reconocido este derecho. En Bélgica, los detalles de los términos y condiciones, así como la implementación de herramientas digitales que aseguren los tiempos de descanso y el "equilibrio entre la vida laboral y familiar" también deben acordarse con los sindicatos. Sin embargo, la ley -que se activó el 1 de abril de 2023 y que resulta de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de compañías a partir de 20 trabajadores- no contempla sanciones concretas si esta se incumple.

Muchos profesionales hablan de dificultades para ejercer su derecho al reposo. Sanitarios, abogados, ejecutivos y teletrabajadores, entre los más saturados

### "Comenzaba a sentirme abusada. Lloré varias veces frente al ordenador"

#### MONIQUE Z. VIGNEAULT Madrid

Es una mañana calurosa de agosto. Un funcionario de la Inspección de Trabajo se baja del coche enfrente de un hospital público de la Comunidad de Madrid. Entra en el edificio dispuesto a hacer su trabajo. Llega para advertir, de nuevo, a los supervisores de la unidad de enfermería y a la administración del centro, de que dejen de llamar a las enfermeras y al personal sanitario durante sus días de descanso. El funcionario se marcha tal como ha llegado. Y nada cambia. Este ejemplo, que evidencia las vulneraciones en el derecho a la desconexión digital del personal sanitario y que ha sido construído a través del relato de fuentes del Sindicato de Asistentes Técnicos-Sanitarios de España (Satse), no es inusual.

La falta de desconexión de las responsabilidades laborales se extiende por todos los resquicios económicos en España y se observa en un amplio espectro de profesiones: desde el personal sanitario, quienes desempeñan servicios de emergencia. docentes autónomos, profesionales liberales como abogados o asesores e incluso empresarios asentados en puestos de alta responsabilidad. El derecho a apagar los dispositivos es un "lujo inalcanzable" para dos de cada tres (64%) de los mandos intermedios, según una encuesta claborada por InfoJobs sobre el fenómeno de la desconexión digital. Tampoco pueden olvidarse de su trabajo, aunque haya terminado su jornada tres de cada cuatro directivos (74%) entrevistados por el portal de empleo. Asimismo, los empleados de los sectores de turismo y hostelería -servicios que en gran medida se realizan presencialmente y que suponen casi tres millones de los afiliados a la Seguridad Social-, tampoco se salvan de esta erosión sobre la vida privada.

El derecho a descansar al finalizar la jornada laboral está protegido por la Ley Orgánica 3/2018, y lo afianza la Ley 10/2021. Asimismo, la reciente propuesta del Ministerio de Trabajo a los agentes sociales propone ir un paso más allá: "Las personas trabajadoras no pueden renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio, o práctica" y se aplicará a todos los ámbitos laborales, tanto presenciales como situaciones de teletrabajo. La situación actual en Espa-

#### Principales motivos de no desconexión



### ¿Con qué frecuencia atiende llamadas, mensajes o correos?



#### Horas extra realizadas por directivos

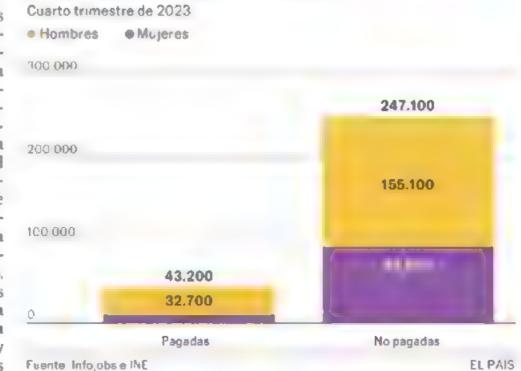

na, no obstante, se encuentra lejos de esta utopía subrayada por Trabajo: dos de cada tres trabajadores afirman no desconectarse del trabajo cuando finaliza su jornada laboral.

Los abogados suelen destacar entre los profesionales más sobreexplotados, al menos a tenor de las horas extra que realizan. Aunque la Ley de Trabajo a Distancia, que regula la desconexión digital, exige definir una frontera clara entre la vida laboral y personal, el mundo de la abogacía, irónicamente, no lo permite. "Esas horas extras que haces, pueden significar la dife-



Llaman y ese 'por favor' suena un poco obligatorio"

Ricardo Furio Sabate

Sındicəlista sanitarıo

rencia entre ganar y perder un caso", manifiesta un abogado penalista de un bufete madrileño, que prefiere no ser nombrado por temor a represalias laborales.

Las jornadas interminables, que suelen prolongarse tanto que reducen la distancia entre la oficina y la cama, se consideran como daños colaterales de la naturaleza de esta carrera: demandante, pero a la vez, económicamente gratificante. El 52% de los 2.762 abogados encuestados por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tienen dificultad a la hora de equilibrar la vida laboral y privada, según el último estudio sobre la situación de la abogacía. Esta cifra se incrementa cuando se analiza por sexo: el 58% de las mujeres afirman tener dificultad al conciliar su vida personal.

El reto de dejar el teléfono móvil quieto en las horas fuera de la oficina también afecta a los ejecutivos, aunque, en este caso, los salarios y beneficios que reciben por su categoría profesional recompensan las horas extras trabajadas, según los testimonios recabados por este periódico. Así le sucede a Juan, de 31 años, que ocupa un alto cargo como gestor para grandes empresas. "Cuando tratas con dinero para grandes empresas, hay tanto riesgo y seguridad en juego que sin duda añade mucho estrés y te mantiene conectado", apunta este profesional. "Pero es una carrera apasionante si quieres ese tipo de responsabilidades", matiza.

Las mujeres que ocupan puestos de alta responsabilidad suelen trabajar menos horas extras pagadas que los hombres, segun los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque suelen cobrar menos horas extras que sus homólogos masculinos: una media trimestral de 10.500 horas, frente a las 32,700 facturadas por ellos al cierre de 2023. Asimismo, se observa un nivel de estrés laboral más intenso en mujeres que en hombres asalariados, aunque la brecha es menor. No obstante, en ambos sexos, la brecha entre horas extras pagadas, y horas extras no pagadas es enorme.

El timbre de un mensaje urgente por WhatsApp puede vulnerar el derecho a la desconexión. El sector de Sanidad se encuentra entre las profesiones que más sufren de esta invasión en la vida privada. Ricardo Furío Sabate, secretario de acción sindical del Satse, apunta que la cultura de la desconexión sigue siendo inalcanzable en los hospitales.

"Desde que está WhatsApp, las enfermeras se sienten más obligadas a contestar a los cambios de planillo que llegan desde la supervisora de unidad", precisa. "No existe esa desconexión. Llaman, y ese 'por favor' es un poco obligatorio", continúa Sabate. "Escuchas más casos de burnout síndrome del quemado, el agotamiento mental de los trabajadores). Muchas compañeras han desinstalado el WhatsApp. Otras han dejado la profesión y se están jubilando más temprano. Madrid es la región que peor paga sus enfermeras, y las maltrata diciéndolas que tienen que ir a trabajar".

El mundo del periodismo o la publicidad son otros sectores que batallan con la desconexión. Isabella, de 25 años, ejemplifica la sobreexplotación en este último sector. Renunció a un trabajo en publicidad hace dos semanas. La joven, que sufre de epilepsia, llevaba años arrastrando una sensación de quemazón laboral ocasionada por un despido

"Esas horas extra pueden hacerte perder o ganar un caso", dice un letrado

CC OO recuerda que no hay obligación de contestar fuera de la jornada laboral

durante el estallido de la pandemia. Hasta hace poco, trabajaba para una agencia de publicidad que le prometía un aumento de salario a cambio de horas extras interminables. La subida de sueldo nunca llegó y se desencadenó una cadena de emociones negativas. "Comencé a sentirme abusada y ese sentimiento fue creciendo a lo largo de los meses" comenta. "Incluso llegué a llorar varias veces frente al ordenador por la frustración".

El sindicato CC OO insiste en que "la plantilla tiene derecho a no contestar mensajes ni correos electrónicos fuera de la jornada laboral para garantizar el derecho a su tiempo de descanso y vacaciones". Sin embargo, es algo que sigue pasando.

#### PROMOCIONES DEPORTIVAS TURO BLANCH S.A.

De conformitation to dispuesto en el Capita o IV del tras tiV del Pest Decreto lega ativo 1 2010 de 2 de Jaino por el que se aprincipa el toste retundido de la la ley de Societades de Capita, en conveca Junta General de la pocesta el trasponenciamo decendra de la pocesta el proximi. El de pecasiones despuesto en primera comincatoria el proximi. El del pecasiones de puesto en primera comincatoria el pari 1 horas y el pequintal un vecado el al 1 horas y 1 horas y 1 horas el periorio del final del periorio del periorio del periorio del periorio del periorio periorio del periorio periori del periorio d

tendrá por objetu el arquiente orden del die. Primiero dimesair del actum começo de administración recognido en acta de sunte con fecha 28 de Julio 2024. Segundos nombranniento de un musico consejo de sid-

merstralien **Terosmi**: Asepsis y Preguntals

Cuarter Lectors y aprobación del acta de la reurson. Se hode corolar o devecho que correspondo a tudos los sicios de liberos de la socio ted de forma intractida y aprobación que llon de sor nomentales o seretados de de la Junta.

Sart Planty of Marial 27 to April to 2024 Propared: Exempted Torus



Stella Li, en el concesionario de BYD en Majadahonda. ANDREA COMAS

# Stella Li: "BYD es el iPhone de la industria del automóvil"

La vicepresidenta del fabricante chino critica los aranceles que impone la UE

#### MANU GRANDA Madrid

En la Eurocopa de Alemania de este verano, los espectadores y aficionados vieron un nombre que les era desconocido, al menos a la mayoría. Se trata de BYD, iniciales de Build Your Dreams (construye tus sueños), que pagó una buena cantidad de dinero para patrocinar uno de los mayores eventos deportivos del continente. Esta marca, aunque suene novedosa en los mercados europeos (a España llegó hace apenas año y medio), es ya el mayor productor automovilístico chino y el mayor fabricante de coches enchufables del mundo (si hablamos de eléctricos puros, el líder en 2024 es Tesla).

Concretamente en España, BYD ofrece seis modelos eléctricos y un híbrido enchufable. "No tenemos un objetivo de cuota de ventas, estamos más enfocados en ofrecer los mejores modelos al mercado y en fortalecer nuestro equipo de posventa. Queremos que los consumidores que prueben nuestros vehículos se enamoren de ellos, comprendan nuestra tecnología más innovadora y disfruten de las características premium que ofrecemos", dice Stella Li, vicepresidenta de BYD y consejera delegada de BYD Americas, a CincoDías en una entrevista que tuvo lugar en un concesionario de la marca en Majadahonda, Madrid. "BYD es el iPhone de la industria del automóvil, muy diferente al resto", afirma la directiva, que añade que la compañía debe seguir haciendo esfuerzos para que más personas conozcan la marca, aunque está "muy satisfecha" con el trabajo hecho al respecto hasta ahora.

Estos coches se producirán en Hungria y Turquia, los dos emplazamientos que ha elegido la compañía para instalar sus primeras fábricas en Europa, en detrimento de países como España, que compitió por quedarse con estas fábricas. En Hungria y Turquía hará 200.000 y 150.000 coches anuales, respectivamente, un volumen que Li considera suficiente para hacer frente a la demanda de la compañía en Europa en los próximos años. "Al menos a corto plazo, no tenemos planes de agregar una nueva planta", indica la directiva.

Las fábricas de Hungría y Turquía servirán a BYD para esquivar los aranceles provisionales que la Comisión Europea le ha impuesto a las marcas de coches chinas para proteger a su industria automovilística. Dichos aranceles, que

La compañía lidera el sector de los vehículos enchufables en el mundo

"Ofrecemos una tecnología innovadora y 'premium" oscilan entre el 17.4% y el 37.6% dependiendo de la marca (en el caso de BYD, le afecta el gravamen más bajo, el 17.4%), se aplican desde el 5 de julio.

"No estamos de acuerdo con lo que está haciendo la Unión Europea, porque en realidad no es justo para los propios consumidores europeos a los que se les está privando de acceder a una tecnologia premium y competitiva. La investigación que ha realizado la Comisión no se basa en datos verdaderos, sino en suposiciones. Sin embargo, BYD es un jugador a largo plazo, no tomamos decisiones por los aranceles. Una vez que comencemos a fabricar en Europa, seremos también un fabricante europeo, y ya no habrá problemas de aranceles", indica Li.

El fabricante, matriculó entre enero y julio 1.473 vehículos en España (un 1.000% más que el año pasado, cuando desembarcó en el país), según datos de Anfac, la patronal de fabricantes automovilisticos. "Nuestro foco no está puesto en hacer vehículos baratos o de bajo coste", asegura Li, aunque la compañía ya ha confirmado que el año que viene traerá a Europa el BYD Seagull o Dolphin mini, que será el eléctrico más barato de la compañía. De los coches que ofrece actualmente la marca, el más barato es el Dolphin, del que BYD acaba de lanzar una promoción que, incluyendo las ayudas del Plan Moves III (con el achatarramiento de un coche de combustión viejo llega a los 7.000 curos), se queda en 19.990 euros, lo que lo transforma en una oferta muy competitiva en un mercado en el que no abundan los coches eléctricos baratos.

### Tendam presume de resultados ante su intento de salida a Bolsa

#### JAVIER GARCÍA ROPERO Madrid

Tendam saca brillo a su cuenta de resultados de cara al final del verano, un momento en el que el mercado abrirá una nueva ventana para poder completar su plan inacabado de salir a Bolsa. La compañía textil hizo balance ayer de sus cinco primeros meses de ejercicio. En ese periodo, Tendam alcanzó unos ingresos de 550,2 millones, un incremento del 6,4% frente a las cifras del año anterior. A superficie comparable, el porcentaje se eleva al 7,1%.

La compañía llega a desgranar la facturación tanto de su primer trimestre, de 253,8 millones (un 4,6% más), como del acumulado entre junio y julio, dos de los tres meses que componen su segundo trimestre. En

ellos, los ingresos crecieron un 7.9%. Para el conjunto del semestre, que cerrará este 31 de agosto, la compañía que preside Jaume Miquel traza una estimación de mejora de entre el 6,7% y el 6,9%. Por mercados, el grupo destaca su desempeño en México, con un incremento del 18,6%. En cuanto a la rentabilidad, la firma propietaria de Springfield, Women'secret o Cortefiel habla de una mejora del margen bruto de 0,3 puntos básicos, hasta el 64,3%, en el acumulado entre marzo y julio. y del 12,2% en su ebitda recurrente para ese mismo período.

Tendam abordó su salida a Bolsa al final de la primavera pasada, aspirando a una valoración de 2.500 millones de euros. La cantidad no pudo alcanzarse finalmente y la operación se aplazó.

#### Las Bolsas

| IBEX 35   | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100 | DAX       | DOW<br>JONES | NIKKEI    |
|-----------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| +0,55%    | +0,04%           | +0,21%   | +0,35%    | +0,02%       | +0,47%    |
| 11.326,90 | 4,898,78         | 8.345.46 | 18 681.81 | 41 250,50    | 38.288,62 |
| +12,12%   | +8,34%           | +7,92%   | +11,52%   | +9,45%       | +14,42%   |

#### Bolsa española / IBEX 35

| tituto          | MICHELINS   |        | COLDINATE. |        | and it |          | LIEUGH BÁD |
|-----------------|-------------|--------|------------|--------|--------|----------|------------|
|                 | THE CANADIA | EUROS  | 1          | roks   | 10001  | ARTERIOR | ALC: TAL   |
| ACCIONA         | 123,7       | -0 2   | -0.18      | 124,2  | 122 5  | -3 92    | -7,04      |
| ACCIONA ENERGÍA | 20,66       | -0.26  | -1 26      | 21     | 20,48  | -21,18   | -25,       |
| ACERINOX        | 9,465       | 0,045  | 0.48       | 9,57   | 9.39   | 3.27     | -11,54     |
| ACS             | 40,56       | 0,12   | 0.3        | 40.82  | 40,38  | 25.9     | 4,3        |
| AENA            | 179,5       | 2.2    | 124        | 179,5  | 176    | 25.54    | 8,04       |
| AMADEUS         | 80,8        | 0.74   | 1.23       | 80.94  | 60     | 2.45     | -7,4       |
| ARCELORMITTAL   | 20,83       | -0,17  | -0,81      | 21 15  | 20,83  | 14 -8    | -18,18     |
| BANCO SABADELL  | 1,931       | 0.002  | 0.57       | 1 934  | 1 912  | 73.21    | 72,5       |
| BANCO SANTANDER | 4,437       | 0.11   | 2 53       | 4,467  | 4,338  | 15 79    | 14,4       |
| BANKINTER       | 8,014       | 0 104  | 1,31       | 8,014  | 7.9    | 31 18    | 36,4       |
| BBVA            | 3,466       | 0.05   | 0 53       | 9 496  | 9,396  | 29.58    | 14,4       |
| CAIXABANK       | 5,446       | 0,064  | 1.19       | 5.446  | 5,376  | 40.56    | 44,44      |
| CELLNEX TELECOM | 35,34       | 0.06   | 0.17       | 35 45  | 35 15  | 0.97     | -1,0       |
| COLONIAL        | 5,62        | -0,065 | -1,14      | 5 695  | 5,59   | 2 99     | -13,2      |
| ENAGÁS          | 13,72       |        | Ŧ          | 13,77  | 13.66  | 11.50    | -10,1      |
| ENDESA          | 18,855      | -0,005 | -0 03      | 18.93  | 18 78  | 41       | 2,1        |
| FERROVIAL       | 36,6        | -0.08  | -0.22      | 36,78  | 36.5   | 21.27    | 11,00      |
| FLUIDRA         | 21,98       | -0.24  | -1.08      | 22,36  | 21,86  | 10 00    | 17,8       |
| GRIFOLS         | 9,774       | 0.196  | 2.05       | 9 81   | 9.658  | 26 15    | -38,0      |
| IAG             | 2,17        | 0.072  | 3 43       | 2 17   | 2.104  | 12 +4    | 17,        |
| BERDROLA        | 12,68       | -0.03  | -0.24      | 12,785 | 12.625 | 14.36    | 7,1        |
| INDITEX         | 49,24       | 0.05   | 0,1        | 49 34  | 48,66  | 4 "      | 24,7       |
| INDRA SISTEMAS  | 16,67       | -0.14  | -0.83      | 16 84  | 16,62  | Q0 6°    | 20,0       |
| LOGISTA         | 27,04       | -0.38  | -1 39      | 27 16  | 26.78  | 11.28    | 12,0       |
| MAPFRE          | 2,254       | 0.014  | 0.63       | 2 262  | 2 234  | 15 49    | 15,21      |
| MERLIN PROP     | 11,13       | -0.12  | -1 07      | 11,3   | 11 0€  | 57.78    | 11,43      |
| MATURGY         | 23,00       | -0.12  | ~0.52      | 23 28  | 23     | 12.45    | -14,0      |
| PLIG BRANDS     | 24,5        | -0,32  | -1 29      | 24 95  | 24 42  | -        | 1          |
| REDEIA          | 17,02       | -0.14  | -0.82      | 17.1B  | 16 91  | 15 Z'    | 15,0       |
| REPSOL          | 12,635      | -0.03  | -0.24      | 12 8   | 12 605 | 11 1g    | -5,8       |
| ROVI            | 76,8        | -0.15  | -0,19      | 77,15  | 76 15  | 5C 3     | 27,8       |
| SACYR           | 3,22        | 0.018  | 0.56       | 3 22   | 3 186  | 284      | 2,4        |
| SOLARIA         | 11,26       | -0 28  | -2,43      | 11,61  | 11,26  | 14.42    | -37,91     |
| TELEFONICA      | 4,1         | 0 013  | 0.32       | 41     | 4,073  | 9,31     | 16,01      |
| UNICAJA BANCO   | 1,221       | 0.012  | 0.99       | 1.225  | 1,204  | 17.18    | 35,84      |

Ana Crespo Presidenta de la Real Academia de Ciencias

# "La endogamia de la universidad española todavía pesa demasiado"

La bióloga es la primera mujer que preside esta institución científica fundada en 1847

#### MANUEL ANSEDE Madrid

Una joven de 17 años, la reina Isabel II, fundó la Real Academia de Ciencias en 1847, pero la institución ha tardado casi dos siglos en tener una mujer al frente. Los académicos votaron el 10 de junio como presidenta a Ana Crespo, una bióloga tinerfeña de 76 años experta en líquenes, los enigmáticos organismos fruto de la simbiosis de hongos y algas. Crespo, heredera de gigantes como el matemático José Echegarav v el inventor Leonardo Torres Quevedo, cuenta que la corporación ha estado a punto de perecer. El Gobierno de Mariano Rajoy pegó un hachazo a su presupuesto, dejándolo en un 25%. Ahora, con una subvención pública del Ministerio de Ciencia de casi 700.000 euros, la Academia está resucitando con nuevos proyectos, como la esperada digitalización de su diccionario de términos científicos, vídeos contra la desinformación y una revista de alta divulgación. La presidenta quiere que su institución crezca, se feminice y rejuvenezca. Los 56 académicos actuales (12 mujeres, el 21%) pasarán a ser 72 en los próximos tres años. Crespo, catedrática de Botánica de la Universidad Complutense de Madrid, fue en 2010 la tercera mujer académica, tras la bioquímica Margarita Salas (1986) y la matemática Pilar Bayer (2004).

Pregunta. Cuando Ingresó Margarita Salas en la Real Academia de Ciencias, ¿había baño de mujeres?

Respuesta. Margarita no protestó por el cuarto de baño.

P. ¿Iba al baño de hombres? R. En la planta baja, que se abre al publico para conferencias, había un baño para hombres y otro para mujeres. Sin embargo, aquí sen la planta de los despachos y salas de reuniones de los académicos] resulta que el aseo era estrictamente masculino. Había un urinario masculino y aquí había un retrete, como en los bares. La segunda académica fue Pilar Bayer, que es catalana y no venía mucho por aquí. Cuando yo llego [en 2012] y voy al retrete, veo a un senor haciendo pis. Me fui a hablar con el presidente y le dije que no me gustaba nada. Con la excusa de que no había dinero, llegamos a 2020, que es cuando me votaron



Ana Crespo, el 18 de julio en la Real Academia de Ciencias, en Madrid. JUAN BARBOSA

a mi como secretaria general. En 2020 dije: "Lo primero que se va a hacer en esta casa es cambiar el cuarto de baño y hacerlo mixto".

P. ¿Cómo es posible que la Real Academia de Ciencias se fundase en 1847 y usted sea la primera presidenta en esos 177 años?

R. Es posible porque la primera mujer entra en 1986. En 1986 no había la presión social suficiente, y el número de mujeres en posicio-

"Hasta 2020, cuando fui elegida secretaria general, aquí no había baño para mujeres"

"Creo que el rector de Salamanca no habría entrado en esta academia" nes de liderazgo —profesoras de investigación o catedráticas— era muy muy pequeño. Creo que por esa época andábamos en torno al 10% y, en algunas áreas, ninguna por ciento. No había ninguna mujer catedrática en algunas áreas.

P. La mitad de los últimos académicos ya son mujeres, pero con mitad y mitad no arreglan el desaguisado.

R. Bueno, es que el desaguisado es de ciento y pico años. La academia holandesa, por ejemplo, lo que ha hecho es meter plazas para mujeres exclusivamente. A mí eso no me gustó nunca y me sigue sin gustar. Hay que tratar de ir haciendo las cosas con apoyo, sin crear tensiones, y también siendo conscientes de que hay algunas áreas en las que no es tan fácil encontrar las mujeres sin tener que bajar los listones, que es lo que no queremos hacer de ninguna manera. P. La Real Academia de Ciencias fue la primera institución que emitió "una condena sin paliativos" frente a la trama saudí que pagaba a científicos españoles para mentir en una base de datos y aupar a las universidades árabes en los ránkings.

R. Eso es inaceptable, absolutamente inaceptable

P. ¿Por qué en España cuesta tanto que las instituciones condenen las trampas públicamente y señalen a los tramposos?

R. Institucionalmente hay que condenar las acciones, otra cosa distinta es culpabilizar a una persona concreta, porque para ello tienes que confirmar que las cosas son así. El tercer paso es el casugo. Creo que es la propia institución la que debe imponer un castigo, con sus instrumentos reglamentarios. Hay que saber que la autonomía universitaria en España es muy grande.

P. El Ministerio de Ciencia español mantuvo un perfil bajo, pese a que los científicos que cometian ese fraude eran sobre todo de China y de España. La Academia sí se posicionó.

R. Sí, y ahora se ha posicionado también el Comité Español de Ética de la Investigación.

P. ¿Se refiere al rector de la Universidad de Salamanca [Juan Manuel Corchado, uno de los científicos más citados del mundo gracias a miles de autocitas]?

R. Sí, el comité de ética ha publicado un documento donde condena determinados procedimientos, bastante claro.

P. ¿Qué opina usted del caso del rector de Salamanca?

R. Con la información que tengo, mi término es alarmante. Vale mucho la pena que la comunidad universitaria se lo plantee muy seriamente, porque es la que se ve afectada con este caso.

P. Gracias al caso del rector, hemos comprobado que el recién nacido Comité Español de Ética de la Investigación ni tiene competencias ni poder sancionador.

R. Las universidades tienen un blindaje juridico con la actual legislación. Su gobernanza no depende del poder político, y mucho menos la figura del rector.

P. La Oficina de Integridad en la Investigación de Estados Unidos sí tiene competencias. Publica en su web los casos de trampas, con nombres y apellidos, y la sanción. ¿No sería lógico tener un organismo similar en España?

R. Yo aquí no trasplantaria nunca una estructura administrativa de Estados Unidos. El sistema es absolutamente distinto ¿Por qué ocurren esas cosas raras más en España que en otros sitios? Pues no lo sé, pero seguramente la gobernanza universitaria influye, incluida la selección de su personal. Tal vez la famosa endogamia de la universidad española todavía pesa demasiado. Lo del rector de Salamanca, o el fraude saudí, hay que mirarlo desde la universidad. El sistema universitario es muy mejorable.

P. La Universidad de Córdoba expulsó al químico Rafael Luque con una sanción de 13 años sin empleo y sueldo porque mintió y dijo que trabajaba en Arabia Saudi. ¿A usted le parece bien expulsar de la universidad a los tramposos o mentirosos?

R. Si la universidad tiene capacidad para hacerlo y comprueba que eso ha sido así, me parece que tiene que hacerlo, según esté establecido en sus estatutos.

P. El rector de Salamanca, que es uno de los científicos más citados del mundo en inteligencia artificial, ¿podría ser académico de la Real Academia de Ciencias?

R. No creo, porque hay mucha experiencia para valorar curriculums en una academia como esta. No se puede decir que no se te puede colar un fraude en algún momento, pero creo que en esta academia no habría entrado. Me chocaría mucho que hubiera sido elegido como académico al rector de Salamanca, pero no puedo hacer profecías.

24 SOCIEDAD EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024



Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. PABLO MONGE

El 77,5% de los universitarios españoles no ha recibido formación en comunicación oral en ninguna etapa educativa

### Inseguridad y sudores fríos al hablar en público

ELEONORA GIOVIO Madrid

Exponer un proyecto o un contenido de forma oral genera en muchos alumnos ansiedad, malestar y provoca incluso reacciones fisiológicas que no siempre se pueden controlar. Sobre todo si, a lo largo de la etapa educativa, no se han recibido herramientas para gestionarlo. Lo explica Daniela Giraldo, 25 años, doctoranda de segundo año en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias de la Información. "A mí, de forma regiada, nunca me han dado clases de comunicación oral. Durante la carrera, en las exposiciones lo pasas mal, porque por mucho que hayas estudiado el tema y sepas lo que vas a contar, sientes que no tienes las herramientas suficientes para expresarlo como a ti te gustaría comunicarlo. Te genera inseguridad, se te entrecorta la voz y entras en un bucle, te sudan las manos, te entran nervios, sudores frios, piensas que tu público no te está entendiendo y

que estás transmitiendo de manera corporal la inseguridad que sientes y que tus conocimientos pasan a un segundo plano".

Lo que Giraldo describe le ha pasado a la mayoría de sus colegas. El 77,5 % de los estudiantes universitarios no ha recibido nunca formación en comunicación oral en ninguna de sus etapas educativas y el 75% de los entrevistados asegura haberse quedado en blanco, haber pasado una situación complicada o vergonzosa (el 52%) o haberse quedado afónico (19%) durante sus exposiciones orales. Es la conclusión del estudio La formación en comunicación oral sigue siendo una asignatura pendiente entre los estuduntes universitarios del Observatorio Social de la Fundación La Caixa liderado por Emma Rodero, catedrática de Psicología de los Medios y Neurocomunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La muestra es de 2.400 alumnos residentes en España de entre 18 y 25 años. Es el primer diagnóstico sobre el nivel de oratoria, ya que no existian hasta ahora datos globales que evaluaran cómo los estudiantes alcanzan esta habilidad que, por cierto, consideran fundamental para su carrera y su futuro profesional. El 93% de los encuestados cree, de hecho, que la comunicación oral debería ser obligatoria a lo largo de su etapa educativa. La situación de España contrasta, por ejemplo, con la de países vecinos, como Italia o Francia, donde desde Bachillerato te examinan en una parte de mane-

Emma Rodero, directora del estudio, considera que ese 77,5% es incluso bajo. "Lo que me ha sorprendido del estudio es el reporte de graves dificultades que los alumnos manifiestan haber sufrido. Cosas como: 'se me cayó el proyector en la cabeza', 'se me olvidó respirar', 'la diapositiva se puso en blanco y no había nada escrito', 'los nervios me hicieron temblar y hablar mientras mi cerebro no pensaba', 'me tiré un pedo', 'me oriné', 'tuve una erección". enumera. La ansiedad es, precisamente, una de las variables que se analizó (en una escala de 1 a 7, los entrevistados declararon sentir 4).

En su doctorado, Giraldo ha recibido una formación, que se ofrece de forma voluntaria pero no es obligatoria, llamada Estrategias y Técnicas de Comunicación Oral. "Una cosa es tener nervios y otra que tu cuerpo se pueda paralizar, porque es como si tuvieras un desdoblamiento físico". La importancia de saber transmitir en la oratoria es clave en todos los ámbitos. Así lo expresa Almudena Carro, directora del departamento Building and Places de AE-COM, una empresa de consultoría en Madrid especializada en construcción, ingeniería y arquitectu-



Practicar discursos en el aula con una ratio de entre 50 y 100 alumnos es muy complejo" Julio Vélez

Responsable de Estudios Teatrales en la Complutense

ra. Carro ha considerado necesario organizar cursos de formación interna sobre comunicación oral En su departamento hay 245 empleados y los cursaron 45, divididos en grupos de 12 una vez a la semana desde enero. "Es importante la oratoria porque en la empresa tenemos personal técnico con formación de ingeniero y arquitecto y, cada vez que hacemos un diseño, tenemos que saber explicar a un cliente la idea más adecuada para vender el proyecto. Por esa formación técnica que tenemos, no todos podían comunicar de manera eficiente y adaptar el lenguaje técnico al cliente".

Eva Aladro Vico, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, asegura que en la Facultad de Ciencias de la Información se está trabajando para que el nuevo plan de estudios, en el futuro, incluya comunicación oral como asignatura obligatoria. Fue una de sus peticiones. Ella es la que imparte la formación que cursó Giraldo en su primer año de doctorado y destaca su importancia:

"En los lugares donde se estudia comunicación en el extranjero, esas asignaturas son obligatorias, es la formación más básica que tienes que tener, es la puerta por la que puedes entender la comunicación".

Los alumnos que han cursado grados de ciencias son los que afirman con mayor frecuencia que existe esta carencia competencial (82%), seguidos de los estudiantes de artes y humanidades (80,8 %); los de ciencias de la salud (79,8 %); los de ingeniería y arquitectura (78,8 %), y los de ciencias sociales y juridicas (74,4 %). Rodero incide en la necesidad de "incrementar los esfuerzos por implantar o reforzar la formación en comunicación oral en las distintas etapas educativas". Eso, incide el estudio, se debe que los programas educativos se suelen centrar en análisis del lenguaje escrito más que en hablar y escuchar.

#### Competencias específicas

Entre los estudiantes que sí han recibido formación en comunicación oral, el 56 % la ha cursado durante la ESO o el bachillerato; el 34,5%, en la universidad y el 22%, en su etapa de educación primaria. Lo han hecho una media de seis horas en toda su etapa formativa y el 63% considera que eso es suficiente. Toni Solano es catedrático de Lengua y Literatura y director del IES Bovalar de Castelló de la Plana. "Hace siete u ocho años no se hacía nada de trabajos con expresión oral o muy poquito porque las dinámicas de los institutos son: libros de textos, ejercicios, exámenes escritos. En los últimos años sí que he detectado que casi todas las asignaturas incluyen en algún momento una exposición oral".

Solano recuerda que la LOMLOE contempla competencias específicas estrictamente orales. "El profesorado lo va asumiendo poco a poco y se intro ducen actividades que requieren usar la lengua tal y como está en el currículo. En Matemáticas, por ejemplo, se pide poder argumentar en un grupo de debate las conclusiones sacadas a partir de un problema. La ley obliga a evaluarlo y a trabajarlo, otra cosa es que se haga o no. Ahí es donde tropezamos...", sostiene. ¿Por qué? "Algunos profesores todavía se resisten a este tipo de prácticas porque requieren un trabajo de hacer listerung [escucha], de sacarte de tu rutina. Y parece que seguimos resistiéndonos. Se trabaja, pero falta todavia sistematizar la competencia oral".

Julio Vélez, catedrático de Filología y director del Instituto del Teatro de Madrid, es también responsable de un nuevo grado que empieza en septiembre de Estudios Teatrales en la Universidad Complutense. "La ratio es un problema: en Estados Unidos, por ejemplo, donde se cuida la oratoria, hay como mucho de 10 a 20 alumnos por profesor, en las clases magistrales en España entre 50 y 100. Y practicar discursos con esa ratio es muy complejo". Los especialistas curan y alimentan al plantígrado herido en León mediante un plan de protección de la especie

### Recuperación del osezno rescatado con quemaduras

JUAN NAVARRO Valladolid

El osezno caminaba desorientado por los alrededores de Barniedo de la Reina, una aldea de 50 habitantes en la montaña leonesa. Algo le pasaba. Cojeaba. El pasado 2 de agosto un vecino de la zona presenció los tumbos del pequeño plantigrado y avisó a los celadores medioambientales y los agentes de la Patrulla Oso de Castilla y León. Entonces, comenzó una operación para atraparlo y curar las heridas del animal, con las patas quemadas, presumiblemente por haber caminado sobre rescoldos de un incendio, y ayudarle a ganar peso y salud antes de devolverlo al medio natural Este proceso, de meses, se efectúa con máxima discreción para impedir que el oso se acostumbre a los humanos y se acomode. Si esto ocurriera sería muy complicada su reinserción en los Picos de Europa y que recuperara vida normal. La creciente presencia de la especie va normalizando casos como este, con crías perdidas que necesitan impulso para su desarrollo antes de volver a su hábitat.

El ejemplar se recupera satisfactoriamente en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes (CRAS) de Valladolid, al que llegó en una especie de transportin para perros, sin visión para no estresarlo, y con un peso de 6,4 kilos, menos de lo habitual para su edad. Álvaro Soto, veterinario responsable del espacio administrado por la consejería de Medio Ambiente, explica que las instalaciones en Valladolid se han habilitado especialmente para casos como este y que está previsto que en León, 1,7 millones de euros mediante, se construya otro similar ante la mayor presencia de fauna salvaje. "No se les suele poner nombre para no humanizarlos y no cogerles cariño, aunque los tratamos lo mejor posible", explica el experto. En todo caso se refieren a él como Barniedo por proceder de alli.

Barniedo apareció "algo deshidratado y delgado, con un peso bastante inferior al que cabría esperar", una situación que achacan a que, según los sistemas de control en la sierra, pertenecía a una camada de tres oseznos a cargo de una hembra. "Era un poco pequeño para su edad, al principio se alimentan de leche, vegetales y carroña", explica. Creen que quizá pisó por los rescoldos de un incendio sufrido días atrás en esos parajes leoneses y que fruto de las quemaduras quedó atrasado y aislado de la adulta y sus hermanos.

Soto precisa que al no detectarse pelo quemado se infiere que no pasó exactamente por un fuego, sino sobre las ascuas, pues en las almohadillas de las plantas se percibían esas laceraciones y la piel sensible. Los veterinarios lo sedaron para evaluarlo y "actuar con seguridad para todos". Los análisis de sangre no revelaron patologías y le aplicaron cu-



El osezno herido, en una imagen de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

Pisó unos rescoldos y se quedó atrasado y aislado de su madre y sus hermanos

Limitar el contacto con el animal favorece su reinserción en los Picos de Europa

ras sobre las patas, con un primer vendaje severo para que no se infectara, porque detectaron en una garra una "infección de larvas de

El plan funciona. El omnívoro ronda los 10 kilos y se espera que pronto doble el pesaje con el que fue interceptado. "Cuando hay ruido se esconde en una cueva y no nos ve cuando entramos en su espacio para limpiar excrementos, anadir alimentos o agua", celebra el veterinario. Come una dieta de fruta, brotes y carne de

El equipo del CRAS se alegra cuando lo ve bañándose o trepando por árboles con manzanas, rutinas que también deberá ejecutar en la montaña. El último paso antes de soltarlo consistirá en llevarlo a recintos más amplios, con nulo contacto humano, en una finca de Valsemana (León). donde ahora hay una osa de 25 kilos. Aún deberán calibrar si juntarlos o no antes de darles libertad. Entonces le pondrán una especie de GPS, un emisor pegado a la espalda porque un collar, al estar creciendo, podría estrangularlo. Le quedan cientos de kilos por ganar.

"El gran peligro es que no se adapte, por el tiempo pasado parece difícil que vuelva con la madre, suelen convivir un año y ya

le toca buscarse la vida porque ella tendría otra camada", considera Soto, Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, celebra también la recuperación del osezno. Su entidad calcula que unos 400 individuos habitan los Picos de Europa, cifra creciente que acarrea que sucesos como este, con animales desnortados, se normalicen. "Desde 2019 todos los años encontramos entre uno y tres ositos que sobreviven a ataques infanticidas de un macho o se pierden de la madre. La estrategia está bien detallada, con buena colaboración entre autonomías", valora Palomero.

La fundación trata de reequilibrar el desarrollo de la especie mediante la suelta de hembras recuperadas y trasladadas hacia zonas menos pobladas, como el oriente de Asturias o León, para fomentar la reproducción con los machos nativos.

### El Gobierno aprueba 70 millones de ayuda para actuaciones en Doñana

EL PAÍS Madrid

El Gobierno ha aprobado por real decreto la transferencia directa de subvenciones por valor 70 millones de euros destinados a ayudas para 14 municipios del área de influencia del entorno del Parque Nacional de Doñana. La medida que ahora se materializa fue anunciada en marzo y pretende impulsar la diversificación económica en la zona, algo imprescindible para su adaptación a una nueva realidad en la que la fresa y los frutos rojos dejarán de ser su principal fuente de ingresos y de

empleo. Es una de las actuaciones que dirigen hacia esa transición del entorno que permitirá dar un respiro a los acuíferos de la zona.

La vicepresidenta tercera y ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la adopción de la medida en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la primera tras la pausa estival. Las ayudas, según explicó, se dividirán en dos anualidades -35 millones en 2024 y el resto en 2025 - y se repartirán entre los municipios según convenios a los que se llegará con cada uno de ellos. Almonte (el mayor por población y su-

perficie) será el más beneficiado, destacó, mientras que los demás recibirán entre 4,1 y 5,9 millones. "Es un paso más en nuestro compromiso con Doñana, porque restaurar la naturaleza requiere de una combinación adecuada entre politicas ambientales y socioeconómicas", añadió.

Durante los meses transcurridos desde que se aicanzó el acuerdo con los regidores, "ha habido equipos trabajando, hemos escuchado a actores locales con el objetivo de identificar las prioridades y diseñar las ayudas", concretó la ministra. Esta invección económica se encuentra dentro de la política de entendimiento entre administraciones. El principal pacto se fimó en noviembre de 2023, cuando Juan Manuel Moreno, presidente andaluz, y la vicepresidenta Ribera, llegaron a un acuerdo por el que se recibirán 350 millones de euros para compensar a la comarca onubense de El Condado y otros nueve municipios por dejar de esquilmar el acuitero sobreexplotado con sus invernaderos de fresas y frutos rojos. Moreno anunció entonces que retiraba su proposición de ley, apoyada también por Vox, que implicaba el incremento de los regadios en el entorno natural. La norma habría supuesto la ampliación de los regadios, favoreciendo a los agricultores que habían esquilmado sus acuiferos de manera ilegal.

Los municipios que se beneficiarán de la inyección económica son Almonte, Aznalcázar, Bo-Ilullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa. De estos, hubo dos que se desmarcaron de la propuesta mayoritaria: Almonte e Hinojos, los que ocupan la mayor superficie del entorno natural de Doñana (el 65%).

Las partidas se deberán destinar a inversiones relacionadas con la política hidráulica (depuradoras, restauración de cauces, de acuiferos...), eficiencia energética, movilidad sostenible, renaturalización de ciudades y proyectos vinculados a la sostenibilidad del territorio. La ministra señaló que "queda una importante tarea por delante" como actuaciones referidas a vivienda y atención específica a temporeros e inmigrantes.

SOCIEDAD EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024



Mosquitos capturados este mes en la provincia de Sevilla. FERMIN CABANILLAS (EFE)

# España contabiliza 54 casos de virus del Nilo con cinco muertes

El brote se acerca a los datos de 2020, cuando se registraron ocho decesos y 76 infecciones

#### PABLO LINDE Madrid

España vive su segundo año con más casos de virus del Nilo desde que en 2010 se detectaran los dos primeros en la provincia de Cádiz. El Ministerio de Sanidad había contabilizado 44 hasta el pasado 23 de agosto (fecha del último informe) y, desde entonces, la Junta de Andalucía ha reportado 10 más y cinco fallecimientos, lo que se va acercando al mayor brote hasta la fecha: el de 2020, con 76 infecciones en humanos y ocho decesos.

Este año, todas las muertes y la mayoría de los casos se concentran en un mismo lugar; el bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Y no es casualidad. La concentración de aves migratorias (hospedadoras del virus) y las condiciones climatológicas favorables se mezclan con los arrozales, que son el ecosistema perfecto para que crien los mosquitos de la especie Culex, responsable de transmitir el virus de pajaros a humanos. Y todo, "sin ningún control vectorial" en las plantaciones, según Jordi Figuerola, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana y experto en el patógeno.

El cambio climático es un aliado para la propagación de esta enfermedad, cuya expansión puede prevenirse en buena parte con larvicidas en los arrozales, como se hace en otras zonas con estos cultivos, como el Delta del Ebro.

El virus del Nilo Occidental es un flavivirus transmitido principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex, el más común en la Península. Estos mosquitos se infectan al alimentarse de aves migratorias que actúan como reservorios del virus. Una vez infectado, el mosquito puede transmitir el virus a humanos y otros mamíferos. Las personas son consideradas huéspedes accidentales: no replican lo suficiente el virus como para que el mosquito se infecte al picarles y continúe así el ciclo, pero si pueden enfermar.

La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental experimentan un malestar leve, con fiebre, dolor de cabeza y fatiga, por lo que en muchos caos no son diagnosticados. En aproximadamente el 20% de los casos, los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolores musculares, náuseas y erupciones cutáneas. En los más graves (menos de un 5%), el virus puede causar inflamación del cerebro (encefa-

Los infectados suelen tener un malestar leve y muchos no son diagnosticados

El Gobierno ha iniciado campañas de fumigación en las zonas más afectadas litis) o de las membranas que lo rodean (meningitis), lo que puede llevar a convulsiones, paralisis e incluso a la muerte.

En España, Andalucía y Extremadura son las comunidades donde se han registrado la mayoría de los casos. Estas áreas, con sus humedales, ofrecen un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos Culex, facilitando así la transmisión del virus, que se ha concentrado sobre todo en las provincias de Cádiz y Sevilla. En Europa, Italia, Grecia y Hungría son los países con mayor afección. Este año también han reportado casos Albania, Austria, Croacia, Francia, Rumania y Serbia, según el último informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades,

"No hay ningún antivírico o vacuna eficaz contra el virus. Lo único que se puede hacer es tratar de aminorar los síntomas, así que lo mejor es la prevención, tanto del desarrollo de los mosquitos como de las picaduras", explica Luis Buzón, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Existen vacunas en desarrollo, pero están en sus primeras fases de investigación y, en el mejor de los casos, tardarán años en estar disponibles.

El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y los municipios, ha implementado diversas medidas para controlar la propagación del virus del Nilo Occidental, como campañas de fumigación en áreas donde se ha detectado una alta concentración de mosquitos, y vigilancia entomológica para monitorizar la presencia de los vectores.

### Detenidos el exmarido y dos hijos de la mujer apuñalada en Alicante

La víctima, de 51 años, que estaba junto a su otra hija, está fuera de peligro en el hospital

#### RAFA BURGOS Alicante

Una mujer fue apuñalada el lunes en una heladería de la plaza Manila de Alicante, un punto muy popular del barrio del Pla, en un ataque perpetrado por su expareja y dos de los hijos que tienen en común. Ocurrió a mediodía, en una terraza repleta de gente, en un barrio muy concurrido. Tras el aviso inicial, la Policia Nacional estuvo buscando a los tres presuntos autores del ataque hasta que los localizó y los detuvo en torno a las ocho de la tarde. La mujer, de 51 años, se encuentra ingresada, fuera de peligro, en el hospital Doctor Balmis, sipimienta y la apuñalaron en el costado derecho con una navaja. Los agentes encargados de la investigación aún tratan de dilucidar quién fue el autor material del apuñalamiento. Tampoco ha salido a la luz el móvil del crimen, según aseguran fuentes policiales que investigan el caso.

Tras el ataque, los tres hombres se dieron a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada al hospital, donde ayer continuaba ingresada sin que se tema por su vida. La investigación detectó que ya existían antecedentes de violencia de género en el ámbito familiar, ya que sobre el hombre llegó a pesar una orden de alejamiento dictada en 2022 que caducó un año después y que permanecía inactiva. La presencia de la hija junto a su madre, y la irrupción del padre con sus dos hijos, hace pensar a los investigadores que el núcleo fa-



Fachada del hospital de Alicante. EP

tuado muy cerca del lugar de los hechos. Los tres arrestados, de 47, 21 y 20 años, permanecen en dependencias de la comisaría de Alicante acusados de delitos de intento de homicidio, además de otro de violencia de género para el padre, al que le consta una orden de alejamiento interpuesta a instancias de la víctima en 2022, pero que ya estaba inactiva.

La investigación, que corre a cargo del grupo de homicidios de la Policía Nacional, comenzó después de que se recibiera un aviso por parte de uno de los muchos testigos que presenciaron el ataque a la mujer en plena calle. Los tres hombres, que se trasladaron hasta la citada plaza alicantina en un solo vehículo, se acercaron a la víctima, que se encontraba en una terraza junto a otra hija que también tiene en común con el presunto agresor, la rociaron con gas

miliar estaba fuertemente dividido y enfrentado.

Tras ocho horas de búsqueda, los tres presuntos agresores fueron localizados, detenidos y encerrados en dependencias de la comisaría alicantina, desde la que pasarán a disposición judicial en un plazo no superior a las 72 horas. Su comparecencia ante la autoridad judicial se determinará una vez que los agentes hayan podido reunir toda la información del caso. El detonante del ataque, qué papel tuvo cada arrestado en la agresión y quién empuñó el arma blanca utilizada, son los tres puntos principales de la investigación.

● € 016 abende a las victimas de violencia machista las 24 horas, al igual que el corren 016-anline@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016.
Los menores pueden dirigirse a la Fundacion ANAR 900 20 20 10.

### DEPORTES



Dani Olmo celebraba anoche el gol de la victoria del Barça. DENIS DOYLE IGETTY

Tercera jornada de la Liga

### Olmo conquista Vallecas

El debut del delantero azulgrana en la segunda parte, autor del gol de la victoria con un excelente remate cruzado con la zurda, cambió un partido que de inicio había dominado el Rayo





RAYO VALLECANO

BARCELONA

Estadio de Valleros, Uma 14. 100 espectadores.

Rayo Vallecano: Cárdenas. Balliu, Lejeune Mumm. Pache Espino Unai López (Ciss. m. 56) Oscar Valentín (Chavarris. m. 68). De Frutos (Gumbau. m. 64). Isi, Alvaro (Embarbai m. 56) y Camello (Alteka, m. 64).

Baroslosa: Ter Stegen, Koundé, Cuberai, Iñige Martinez: Gerard Martin (Balde, m. 65). Bernal. Pedri (Fermin, m. 91), Lamine Yamal (Pau Victor m. 96), Fercan Torres (Dani Olmo m. 46). Raplinha y Lewandowsk

Geles: 1-0 M 9. UnarLópez. 1-1 M. 60 Padr 1-2 M 82 Dan Olmo

Árbitro: Soto Grado Amonestó a lai Murain. Cisa y Bernal YAR: Meiero López

#### RAMON BESA

El Barça sahó líder del cuadrilátero de Vallecas. El triunfo llevó además la firma del debutante Dani Olmo. Así que la dicha fue completa para los azulgrana, ya ganadores en Mestalla y contra el Athletic. Necesitaban los barcelonistas de un futbolista que no conociera la maldición de la cancha del Rayo, inaccesible desde 2018 y encontraron en Olmo al futbolista decisivo para volver a cantar victoria como en tiempos de Messi. El equipo fue muy diferente con y sin Olmo. No supo defender ni atacar en su ausencia v. en cambio, remontó con la salida de un delantero inscrito a última hora por la lesión de Christensen y que simboliza los nuevos tiempos del Barcelona. Olmo calzó como un guante en un plantel que desborda por su físico desde que manda el cuerpo técnico de Flick.

La singularidad de la cancha puede que tuviera su incidencia en la alineación y en el único cambio dispuesto por Flick. Jugó Gerard Martín, un lateral menos profundo que el discontinuo Balde, que se quedó en el banquillo con el recién inscrito Dani Olmo. Martín se ha impuesto a Álex Valle—cedido al Celtic—, y Héctor en la selección de Flick. El técnico no advirtió motivos para sentar a Raphinha ni a Ferran y resguardó sorprendentemente a Olmo. No

habia dudas, en cambio, sobre la titularidad de Pedri después de su actuación contra el Athletic. El plan salió tan mal que a los nueve minutos cayó el 1-0.

A diferencia del sábado, Pedri se mostró de Inicio muy impreciso, al igual que Raphinha, ambos encimados por una rival muy intenso colectivamente y eléctrico individualmente con Isi. Álvaro García y Espino. El Barça no sabia tener la pelota, combinaba mal, sin pausa y se precipitaba ante la agresividad del equipo de Iñigo Pérez. Los ataques se sucedieron hasta que marcó Unai López después de un centro de De Frutos, superior a Ferran y Martin, un puñal por la banda derecha del Ravo. La determinación local contrastaba con el carácter pusilanime del Barça.

A los azulgrana les cuesta entrar en los partidos, son perezosos y vulnerables cuando juegan sin tensión y nervio, abatidos en la disputa del balón en cada duelo de Vallecas. El equipo más directo era el Rayo, el mismo que no chutó a portería en Getafe, y no el Barça, lento y previsible, sin más jugador que Lamine. El delantero monopolizó la ofensiva ante un rival bien parado ante Cárdenas. El Rayo atacó mejor con 0-0 hasta que marcó Unai López y defendió muy bien el 1-0. Las contras locales tenían más miga que la posesión del Barcelona.

El partido exigia cambios rápidos en el descanso por parte de Flick. La salida de Oimo fue tan razonable y esperada como la sustitución de Ferran. Los barcelonístas necesitaban profundidad, y la ganaron con Raphinha, y precisaban también ambición, que consiguieron con Olmo. Lewandowski no acertó a empatar en una oca-

Los azulgrana volvieron a remontar un encuentro por su físico

Lamine Yamal fue el delantero más incisivo en un plantel muy equilibrado sión muy clara y Olmo remató al larguero después de pedir penalti por una entrada de Lejeune. El partido había virado a favor de los azulgrana, como es costumbre en la segunda parte desde la llegada de Flick. El I-1 estaba tan cantado como lo había sido antes el 1-0.

El empate llegó en una larga conducción de Pedri que acabó con un control, giro y un disparo cruzado con la izquierda después de combinar con Raphinha. La maia defensa del Rayo delató su agotamiento y la necesidad de que su técnico moviera el banquillo y llenara el medio campo para contener al Barcelona.

La mano del técnico rayista no sirvió para contener a un Barça que rebosa salud en las segundas partes, como en Montjule y Valencia. La diferencia es que el gol no lo marcó Lewandowski — el Var se lo anuló— sino Olmo. El azulgrana se estrenó con un zurdazo colocado al palo izquierdo de Cárdenas después de una internada desde la línea de fondo de Lamine Yamal. El impacto fue tan tremendo que finiquitó el partido de Vallecas.

#### El Mallorca aguanta ante un Sevilla mejorado

RAFAEL PINEDA

El Sevilla y el Mallorca empataron ayer sin goles en un partido dominado, esencialmente, por el conjunto andaluz, que mereció más. El Mallorca tuvo sus opciones de triunfo. Por ejemplo, en el tiempo de alargue, cuando Doménech no remató en el área pequeña un gran centro de Samu. Entonces, el Sevilla ya estaba con uno menos por la expulsión de Saúl en el último minuto por protestarle al árbitro.

El 0-0 no refleja el buen encuentro del Sevilla, al que le faltó, sin lugar a dudas, eficacia. El equipo de García Pimienta, más equilibrado, dominó el choque durante una hora. Momentos de nombres propios. Como los del portero Leo Román, al que Jagoba Arrasate le dio la titularidad en sustitución de Greif. El meta respondió con siete paradas, alguna de mucha calidad Momentos, también, donde el extremo Ejuke ofreció destellos de categoría.

Cumplida la hora del partido, el Sevilla perdió fuelle. El Mallorca, entonces, tuvo sus opciones. Muriqi se estrelló con Nyland y Doménech le dio al aire. El Sevilla creció en defensa y no mareó pese a sus 16 remates. Mostró una imagen mejorada con respeto a lo ofrecido con anterioridad El Mallorca, con carencias peleó bien, como en su estreno liguero ante el Madrid, con el que cosechó otro cero a cero en su estadio. Eso sí, le cuesta un mundo crear juego.

#### **LALIGA EA Sports**

|      | Villarreal  | 413     | - ( | Cere  | 10    |     |    |   |
|------|-------------|---------|-----|-------|-------|-----|----|---|
|      | Mailorca    | 010     | 1   | Sevi  | lla   |     |    |   |
| - 1  | Vallecano   | 112     | - ( | Barr  | elo   | Ma  |    |   |
|      | Athletic    | X19-08  | 7   | Vaca  | ren y | di  |    |   |
|      | Valadolid   | X19:00  | -   | ng.   | and   | ı.  |    |   |
|      | Bata        | Antz    |     | Gaite |       |     |    |   |
|      | At erico    | 321 30  | - 1 | Espi  | Mys   | ρř  |    |   |
|      | R Socieded  | X21:30  |     | Auty  |       |     |    |   |
|      | Gerona      | J19:00  |     | Oie   |       | а   |    |   |
|      | Las Pateras | .021:00 |     | R M   |       |     |    |   |
|      |             |         |     |       | -2-4  | ~   |    |   |
|      |             | ਰਾ      |     |       |       | *   | *E | r |
| 1    | Sarcelona   |         | 1   | 3     | Ð     | 0   | Ę, | ] |
| 2    | Villacroal  | 7       | 1   | 2     |       | 0   | ı  | 6 |
| 3 =  | Colto       | - 5     | J   | 2     | 0     | 1   |    | 6 |
| 4    | Atrition    | 4       | 1   | -1    |       | 0   | 5  | 2 |
| 5 •  | R Madrid    | 4       | 2   | -1    |       | Q   | -1 | 1 |
| 6.0  | Lagrada     | 4       | 2   | -1    |       | 1   |    | 2 |
| 7.   | Оканиян     | 4       | 1   | -1    |       | 0   |    | 1 |
| 5    | " with the  | 4       | 1   | -1    |       | 1   | ż  | 3 |
| 2    | 2 ≥ ≥1      | ]       | 1   | 3     | 0     | 1   | *  | 7 |
| Ų.   | 1 1 0       | 1       | 2   | 1     | 0     | 1   | 1  | ] |
|      | -           | h.      | 7   | 11    | 2     | ]   | Ť  | 1 |
|      | <           | 3       | 2   | 11    | 2     | 0   | 6  | 1 |
|      |             | 1       | 1   | Ü     | 2     | - [ |    | 4 |
| 4    | V no        | 4       | J.  | Ü     | 2     | 4   | Ť  | 2 |
| 5    | F (Fa)      | 1       | 1   | G     |       | 1   | 1. | 4 |
| <    | 11) -       |         | 2   | 0     |       | 1   | -  | 1 |
| 1    | 6           | 4       | 1   | Ü     |       | 1   |    | 2 |
| 12 + | Girona      | 1       | )   | 0     |       | 1   |    | 4 |
| to w | Espanyol    | 0       | 2   | 0     | 0     | 2   |    | 2 |
| 20 Y | Valencie    | 0       | 7   | 0     | Ð     | 3   | -  | - |



Gallagher conducía el balón durante el Atlético-Girona del pasado domingo, partido en el que debutó como rojiblanco. IGETTYI

### El impacto del ciclón Gallagher

El centrocampista inglés llena el ojo del técnico argentino por su intensidad v sacrificio

LADISLAO J. MOÑINO Madrid

La intensidad de los primeros entrenamientos de Conor Gallagher como jugador del Atlético de Madrid llenaron el ojo de Diego Pablo Simeone. El preparador argentino sabía de las cualidades fisicas del centrocampista inglés, pero en directo quedó impactado por cómo repetía esfuerzos en la presión y en los retornos y por la verticalidad que le imprime al juego con sus conducciones. En el plan de rotaciones que tiene preparado Simeone para recibir esta noche al Espanyol (21.30, Movistar), Gallagher apunta a titular.

Hace tiempo que Simeone viene demandando energía y piernas en el centro del campo para sostener este fútbol que se ha impuesto de transiciones rápidas a la mínima que los espacios se abren y se encuentran jugadores libres. Gallagher le encajó tanto al Cholo y quedó tan prendado de lo que vio en sus primeras sesiones que estuvo a punto de concederle la titularidad ante el Girona. Finalmente jugó De Paul, pero Simeone le dio entrada a la hora de juego. Habitualmente ese es el momento reservado para los cambios con los que el técnico rojiblanco busca darle una

vuelta de tuerca a los partidos. El Atlético ganaba 2-0 gracias a dos regalos de Gazzaniga, pero había generado muy poco juego porque el Girona se impuso con la pelota. La hinchada estaba ansiosa por ver a Gallagher tras la incertidumbre que se generó cuando la operación de su fichaje se paralizó porque el Chelsea rechazó a última hora el intercambio con Samu Omorodion. El internacional inglés fue recibido con una de esas ovaciones estruendosas en las que los aficionados rojiblancos presienten estar ante uno de los suyos. Un jugador solidario, pasional y vertical.

Su primera acción reseñable fue la confirmación tanto para Simeone como para la grada. Gallagher le rebañó la pelota a Arnau en campo propio y salió flechado hacia el área del Girona en medio del rugido que emanaba del graderio. Antes de poder dar el último pase, Portu le rebañó la pelota y Gallagher emprendió de inmediato el regreso para defender. La acción también ratificó las palabras de Patrick Vieira, el técnico francés con el que explotó cuando el Chelsea le cedió al Crystal Palace en la temporada 21-22. "Sus puntos fuertes son correr en defensa y estirar a los equipos rivales. Siempre encuentra la energía para llegar a una zona realmente peligrosa que nos permite tener más jugadores y también aprovechar más oportunidades. Más allá de su energía, se trata de esa responsabilidad que tiene por la transición defensiva", le definió el tècnico galo, con el que Gallagher alcanzó la internacionalidad en ese curso en que se consagró como

un jugador box to box con ocho goles y tres asistencias.

"Me gusta muchísimo. Tiene un gran trabajo. Como mediocampista, como media punta, como banda, donde lo pongas, tiene una condición de trabajo, de talento y de agresividad que nos va a hacer muy bien. Tiene un gran disparo y tiene mucho recorrido", le valoró Simeone tras sus primeros entrenamientos. Para esta noche el Cholo ha ensayado con él como pareja de Julián Alvarez. En un principio, ambos jugarían por detrás de Sorloth. "Con ese entusiasmo y esa pasión hay que ayudarlo para que esa adrenalina que pone sea positiva para el equipo", resaltó Simeone tras su debut ante el Girona.

Nacido hace 24 años en Epson, a diez minutos de los campos de entrenamiento del Chelsea, Gallagher creció en las categorias inferiores admirando a Frank Lampard. Es coetáneo de otros canteranos como Recce James y Mason Mount. Resulta chocante que un jugador tan identificado con el club, del que fue uno de sus capitanes la temporada pasada, haya sido vendido. Un agente que trabaja con el club londinense asegura que su marcha está relacionada con el fin mercantil con el que el Chelsea trata la cantera. "El Atlético le vendrá bien, es un buen jugador, quizá le falte algo más para jugar en equipos como el City o el Barcelona, donde la exigencia técnica es más elevada", apunta una fuente próxima al vestuario del Chelsea.

De momento, Conor Gallagher ha acelerado los tiempos de la mili que deben pasar los nuevos fichajes con Simeone.

#### Musso para competir con Oblak

El portero argentino Juan Musso, procedente del Atalanta, fue presentado ayer como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Procedente del Atalanta, Musso llega en calidad de cedido para suplir la marcha del rumano Horatiu Moldovan al Sassuolo italiano. Después de que Jan Oblak encontrara escasa competencia en porteros como Adán, Grvic o Moldovan, la dirección deportiva ha buscado a un portero hecho -es internacional por

Argentina— que apure más al esloveno. "Es un desafió dificil, importante y soñado que toda mi carrera busqué y que toda mi vida soñé. Nada de lo que logré fue fácil o por estar en una zona donde pueda estar tranquilo y cómodo solamente. Vengo sabiendo que compito con uno de los mejores arqueros del mundo, a dar una mano al equipo, a que el plantel sea todavía más competitivo y a ayudar en lo que va a ser una muy buena temporada", expresó Musso.

### Djokovic, entre insomnio y amnesia

Nole, afectado por la descompensación horaria, no compite en pista dura desde marzo

#### ALEJANDRO CIRIZA Nueva York

Va esta historia de horarios, de sueño y de victorias, de cómo a Novak Djokovic sigue pasándole factura la descompensación horaria —"nunca me había afectado tanto el jet-lag como en este viaje. no sé qué está pasando"— y de cómo no le hace excesiva gracia jugar en el último turno de la jornada. Adora la noche neoyorquina, dice, pero no trasnochar. "No creo que la edad [37 en su caso] ayude a quedarme hasta tan tarde. Ahora mismo mi batería está baja, estoy apagandome. Me gusta jugar por la noche, pero cuando empiezo primero. Espero que la próxima vez podamos empezar y acabar a una hora más decente", reflexionaba el serbio después de resolver sin contratiempo alguno el estreno Radu Albot (6-2, 6-2 y 6-4), a la par que Alexander Zverev, casi dos metros de tenista, teorizaba sobre el descanso tras haber resuelto su estreno (6-2, 6-7(5), 6-3 y 6-2 a Maximiliam Marterer) a primera hora del día.

"Todo el mundo sabe que las once de la mañana no es mi horario favorito, pero esto va así. No sabemos cuándo vamos a jugar, salvo que seas el número uno o el dos, o un jugador estadounidense, y tengas algo de influencia en el programa. El caso es que hay un estudio, que no se si es verdad o no, que demuestra que las personas altas necesitamos dormir más que las bajas. Yo [1,98 de estatura] duermo entre nueve y once horas, porque de lo contrario no funciono, soy un zombi", explica el alemán, quien dadas sus costumbres probablemente no hubiera visto la primera intervención de Djokovic en el torneo, sellada dos minutos antes de la medianoche. No fue la actuación más lúcida del balcánico, quien aún así festeja y festeja, atrapando un récord tras otro. La última victoria le convierte en el tenista que más triunfos (78) ha firmado en la Arthur Ashe, así como en el jugador con mejor porcentaje en la central neoyorquina (87.6%) al superar al suizo Roger Federer (87,%).

El de Belgrado accedió a la pista con dos bolsas doradas, recordando el reciente éxito olímpico y después de que en los días previos paseara el oro por el torneo durante una exhibición. Impresionantes siempre sus registros, aquí y allá, sea donde sea. Se apropió sin discusión de Australia, posee el mejor promedio en Wimbledon—un 89,3%, frente al 88,2% del gento de Basilea— y ahora también manda en el ruidoso escena-



Djokovio, durante el partido contra Albot en la pista central. SHANNON STAPLETON (REUTERS)

rio de Nueva York, donde encara otro reto de grandes dimensiones porque al fin y al cabo, no compite sobre cemento desde que perdicra en la segunda ronda de Indian Wells (marzo) contra el italiano Luca Nardi. A partir de ahí, de esa inesperada punzada, única y exclusivamente tierra y un desfile por Wimbledon.

En concreto, su 2024 se traduce en un curso de corte terricola. De los 39 encuentros que ha disputado, 20 corresponden a la arcilla (51,2%) y solo 12 (30,7%) a dura; tres en la United Cup, los siete de Australia, dos en California y la primera aparición en Flushing Meadows. A finales de marzo comenzó a ejercitarse sobre tierra y de entonces aquí, solo el paréntesis verde de Londres porque los Juegos transcurrieron sobre el tapete original de Roland Garros. Debe ahora, pues, cambiar

#### Ni frío ni calor en el recibimiento a Sinner, superior a McDonald

La segunda jornada deparó el estreno de Jannik Sinner, después de la polvareda generada a raíz del anuncio del doble positivo del italiano detectado el pasado mes de marzo en Indian Wells. El público de la central recibió al tenista de San Cándido de manera neutra, sin mensajes reseñables, y le despidió de la misma forma: ni frío ni calor. El número uno, de 23 años, se impuso a Mackenzie McDonald (2-8, 6-2, 6-1 y 6-2).

Sinner intervino en el segundo turno, horas antes de que compitiera Carlos Alcaraz —enfrentado al australiano Li Tu por la noche— y entre el

runrún permanente en torno a la decisión adoptada por los rectores de su deporte, que permitieron al tenista seguir compitiendo pese a que en otros casos actuara de manera diferente.

Sinner acaparó las miradas en una jornada en la que logró progresar la gallega Jessica Bouzas (6-3 y 6-0 a Petra Martic) y en la que cayó la cántabra Cristina Buesa (3-6, 6-0 y 6-4 para Sara Errani). Hoy afrontarán la segunda ronda de la competición Paula Badosa (frente a Townsend), Roberto Bautista (Shelton), Roberto Carballés (Shang) y Pedro Martínez (Popyrin).

el chip y readaptar los automatismos; tarea síempre compleja, por más que se trate de él, también el mejor competidor de la historia sobre asfalto. Más allá de la victoria, el estreno contra Albot dio muestras de que tiene que pulir diversos aspectos del juego para evitar hoy otro susto contra su compatriota Laslo Djere, que el año pasado le condujo a un debate de cinco sets y casi cuatro horas en la segunda ronda, precisamente, del grande norteamericano.

#### **Federer, Court y Connors**

"Siempre es dificil empezar, sobre todo cuando no has jugado en esta superficie desde hace medio año. Espero mejorar y la rodilla [fue operado el 5 de junio de una rotura del menisco derecho] va por ahora bien. Toco madera", expone el número dos del mundo, que el lunes incurrió en 40 errores no forzados, cometió 10 dobles faltas y tan solo pudo poner en juego un 47% (registro pobre) de sus primeros servicios. En cualquier caso, más que suficiente para ganar y añadir otra muesca más a su casillero en el torneo. Son ya 89 en total, las mismas que Federer, a punto de quedar atrás en este apartado. Sigue y sigue Djokovic, imperial, incombustible y decidido. Eterno ya. Nada parece frenarle, ni el daño sufrido en la articulación ni tampoco el paso del tiempo; inexorable con todos, por supuesto, pero tal vez un poquito menos con esa carrocería que se ha cuidado con tanto esmero.

"Tuve la suerte de rodearme de personas que compartieron consejos conmigo desde muy pronto. La prevención es igual a longevidad", razona él, visionario en términos de nutrición y preparación. "Los estiramientos, el calentamiento, todo lo que hice en ese momento vuelve ahora. El cuerpo es una parte, el aspecto mental también, tienes que encontrar el equilibrio. Sigo disfrutando de la competición, soy muy crítico conmigo mismo, en ocasiones siento mucha frustración, pero al final este deporte me ha dado muchísimo. Dar el cien por cien en pista es mi manera de devolvérselo a este deporte", agrega Nole, que en el horizonte divisa tres objetivos más que sugerentes.

Si se encumbra por quinta vez en Flushing Meadows igualaría a los plusmarquistas modernos (Connors, Sampras y Federer) y, sobre todo, dejaría atrás a la australiana Margaret Court, con la que iguala en la cima histórica de grandes. Pero hay una tercera motivación. Además de lograr su trofeo número 100, cifra redonda y simbólica a la que solo han podido acceder hasta ahora dos jugadores masculinos, Federer (103) y Connors (109), recortaría terreno a este último. El nombre del estadounidense está grabado en su mente y representa otro asunto a resolver por su parte. En ello está Djokovic, al que le pesan los párpados más de la cuenta estos días y que desea irse a la cama relativamente pronto para seguir soñando entre cifras y récords.

### A O'Connor le van los mimos

El AG2R permitió a su corredor entrenarse en solitario tras el Giro y acudir a los Juegos

#### JORDI QUIXANO Baiona

Ya en el hotel, después de quebrantar la Vuelta en una etapa monumental que le sirvió para ponerse el maillot rojo con casi cinco minutos sobre los favoritos, Ben O'Connor alzó la copa de champán. "¡Por vosotros!", celebró al tiempo que el equipo y el staff estallaba en vítores. "Fue una celebración modesta porque la carrera está lejos de terminar", revela Cyril Dessel, exciclista profesional y ahora director deportivo del AG2R, consciente de que ahora el tiempo sobre Roglic, el segundo, está en 3m 53s. Una carrera, en cualquier caso, que no la habian contemplado desde ese ángulo. "Vintmos a la Vuelta con el objetivo de quedar entre los cinco primeros de la general y ganar una etapa", revela Dessel; "pero tener el maillot rojo ha alterado nuestra estrategia; ahora nuestra prioridad es mantenerlo, incluso si eso significa sacrificar la posibilidad de ganar la segunda etapa".

Sucede que nadie esperaba a O'Connor. "Era una etapa desti-

El equipo decide oividarse de las etapas para conservar el 'maillot' rojo

"Me sorprendió que los rivales no reaccionaran desde atrás", dice Dessel nada a especialistas en escapadas y no contábamos con que Ben estuviera a la ofensiva", desliza Dessel; "más bien queríamos que fueran Berthet o Lafay". Pero se formó un grupo de escapados de 30 corredores y los más fuertes hicieron la fuga de la fuga. Ahí estaba Berthet, todo en orden. Pero después, en una nueva ola, O'Connor se sumó a los que pedían marcha, "No pensábamos que los otros equipos lo dejarían escapar, pero cuando vimos que la diferencia superaba el minuto, decidimos dejar a Ben delante porque había 12 corredores fuertes y el recorrido era muy técnico y duro". Poca cosa para el australiano, que estaba en combustión. "Fui el primero en sorprenderme de que los demás equipos permitieran que la diferencia creciera más allá de los 3m 30s sin reaccionar desde atrás", reseña Dessel. Inalcanzable después para todos, rompió la Vuelta. Pero desde el AG2R no creen que sea casualidad sino que dieron con la receta para encontrar la mejor versión de un ciclista que el año que viene se irá al Jayco.

Aunque no acabó de funcionar demasiado bien en el curso anterior y se repartió el liderato del equipo con Felix Gall, cosa que le irritó un pelo, O'Connor varió su hoja de ruta en este año para correr el Giro -acabó cuarto- y la Vuelta. Y encontró el abrigo del AG2R, los mimos que necesitaba. Resulta que tras el Giro, Ben viajó a Barcelona para ver el nacimiento de su hija y, en lugar de unirse al campo de entrenamiento del equipo en Tignes (Francia), le permitieron irse a su casa de Andorra para estar con la familia. "Se entrenó solo, con la orientación de su entrenador, Stephen Barrett. Ben es muy disciplinado y sabiamos que este enfoque podría funcionarle", dice Dessel. El plan, más tarde, era que se reincorporara al equipo en la Vuelta a Burgos, pero fue seleccionado a última hora para competir en los Juegos. "Le dimos luz verde, lo que probablemente contribuyó a darle tranquilidad de cara a la Vuelta", apunta el director deportivo. Y acertaron.

"Los últimos resultados le han reforzado la confianza", destaca Dessel, que añade: "Es un verdadero líder que es capaz de soportar la presión. Es impulsivo y a veces puede frustrarse durante la carrera o en la meta cuando las cosas no salen como quería. Sin embargo, rápidamente recupera la compostura y analiza la situación con perspectiva". Es O'Connor, el rival de todos, el primer corredor de AG2R en ponerse en su historia el color rojo. "Nadie del equipo llevaba el maillot de líder en una gran vuelta desde que tú corrías...", bromeó el australiano a su director, que por tó el jersey amarillo en el Tour de 2006. "No, fue Nocentini en el Tour de 2009", le corrigió Dessel, conmovido por la hazaña de su corredor. Ese que con mimos corre mejor.



Ben O'Connor, de rojo, ayer durante la carrera. TIM DE WAELE (GETTY)

### El apetito de Van Aert vale por tres

#### J Q Baiona

En una estampa diekesiana, donde la bruma se apoderaba del palsaje a primera hora de la mañana, las despreocupadas olas del Atlántico batían con poca virulencia sobre las rocas del litoral de Baiona, igual que en una escondida cala en la que había un par de valientes que se metían océano adentro. Gallardos ellos porque la Vuelta ha pasado del horno andaluz a la embelesadora tierra gallega, de marisco, de mucho carallo, de un verde refulgente, de jersey y rebeca. Un alivio, en cualquier caso, para los esforzados ciclistas, que atienden a lo que resta de carrera con la variable del calor extraida de la ecuación. Bien para ellos, pues todavía les restan etapas de muchas piernas y escasez de oxígeno. Un tormento para el líder O'Connor; una oportunidad para el resto. Suficientes capítulos por escribir. Aunque si se corre como ayer, tan comedidos como contemplativos los aspirantes, será una novela más plana. Lo celebra Van Aert, Carpanta del sprint, ciclista que dignifica el oficio con el espectáculo por bandera,

de nuevo triunfador en la etapa, tercera en lo que va de la Vuelta.

En Vigo, de Ponteareas a Baiona, los cuatro puertos invitaban una vez más a la fuga. Algo que sin la necesidad del UAE de controlar la carrera, o del Visma en su defecto, que son los dos equipos con un gran presupuesto y corredores habituados a marcar el compás de las carreras, es posible en una Vuelta donde los osados tienen premio. Es la vida pirata de los ciclistas, la de poner las ruedas en polvorosa. Y aunque se tardó en fraguar la escapada, cuando lo hizo ya no hubo marcha atrás. Van Aert y Marc Soler, además de Pacher (FDJ), Lecerf (Soudal) y Hollmann (Alpecin) pudieron hincar profundo el diente, pues al encaramar el segundo puerto ya eran seis minutos los que les distanciaban de la

# 10° ETAPA PONTEAREAS BATONA Etapa | Would Wan And (Brigica/Onema) | Would Wan And (Brigica/Onema) | Overrish Pacher (Francia/FDJ) | Bib

5 More Solor España (UAE) a 2m Ris
4 Welner Jr. Lecari (Belgraa/Soudal) m. t
5. Jani Hofmann (Australia/ACPR) m. t

1 Bos O Connor (Australia/ACPR) 40h OSm 54s
E. Primsa Rogio: Eslove-ra/Bora) a 3m 53s
B. Richard Carapoz (Ecuador/EF) a 4m 32s
4 Euroc Mas (España/Morestar) a 4m 35s
5. Mikol Lando España/Soudal) n 5m 17s

#### Etapa de hoy

Campus Tec Cortizo Padron - Padron, 186 4 lon.

masa. La meta, la gloria, el laurel de etapa, les esperaba. Aunque, se suponía, quedaba la lucha de los escogidos. Pero no...

Fue el Bora el que logró deshilachar al pelotón en el tercer puerto, ritmo frenético para probar al líder O'Connor, también para seleccionar a los más fuertes. Pero poco más, algo similar a lo que ocurrió en el último risco, pues Soudal encabezó la rebelión, Bora la secundó, AG2R la mantuvo y el EF la agitó... Pero no hubo un ataque sino que se trató de poner ritmo; nada que hiciera tiritar a los grandes escaladores. Sanseacabó lo que se daba, aguachirri y a otra cosa, sin revolución, sin nada.

La fiesta estaba por delante, donde Van Aert si que demarró antes del último puerto para descontar a todos menos a Parcher, que le aguantó con sudores. Era un tuya-mía en toda regla, dos corredores para una corona. Y al sprint, ya se sahe, casi nadie puede con Var Aert, el del apetito sin fin. EL PAÍS, MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024

## DÍAS DE VERANO

Arte. El chocolate, el oscuro tesoro de la Corte española —11

Literatura. La escritora palestina Adania Shibli, premio Leteo —34

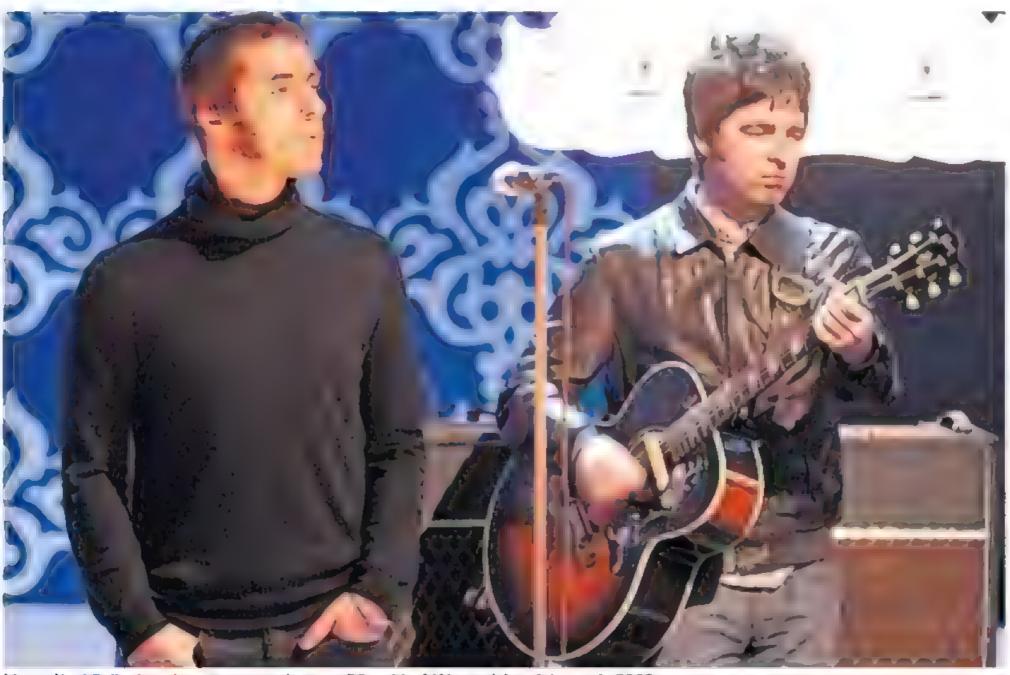

Liam y Noel Gallagher, durante un concierto en Düsseldorf (Alemania) en febrero de 2009. PETER BISCHOFF (GETTY)

Los hermanos Gallagher anuncian su regreso en 2025 con 14 conciertos, 15 años después de su separación. "La gran espera ha acabado", publican en redes sociales

### Oasis termina su travesía por el desierto

CARLOS MARCOS
Madrid

Noel y Liam Gallagher llevan 15 años sin estar juntos en una habitación, pero el poder de ese sentimiento imbatible llamado nostalgia y la perspectiva de reventar sus cuentas corrientes han derribado el muro: Oasis vuelve.

Se resistió el grupo inglés casi desde la semana después de su separación, en 2009, pero ayer por la mañana y por medio de un mensaje en sus redes sociales, la banda que puso otra vez en las listas de ventas el rock malencarado anunció que retoma la actividad. Serán 14 fechas en 2025 para actuar en Cardiff (4 y 5 de julio, Principality Stadium); Manchester (11, 12, 19 y 20 de julio, Heaton Park): Londres (25 y 26 de julio, y 2 y 3 de agosto, Wembley Stadium); Edimburgo (8 y 9 de agosto, Scottish Gas Murrayfield Stadium), y Dublín (16 y 17 de agosto, Croke Park). Las entradas se venderán a partir del sábado. Según un comunicado de la banda, "hay planes en marcha para hacer algo más fuera de Europa". En ese

mismo escrito, el grupo justifica su decisión: "No ha habido ningún gran momento revelador que haya iniciado la reunión, solo la comprensión gradual de que es el momento adecuado. Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Ven a ver a Oasis: no será televisado". No se han confirmado los nombres que acompañarán a los Gallagher y de momento no existe la posibilidad de editar nuevo material.

Han sido 15 años de cruce de insultos, al principio divertidos y luego cansinos y patéticos ("Noel es bastante oscuro. Pero también lo fue Hitler", llegó a decir Liam de su hermano), y múltiples mensajes en los que afirmaron que el grupo nunea volvería a subirse a un escenario, sobre todo Noel: "No tendría sentido". Pues va a ocurrir. En esta historia solo cuentan dos personas, los hermanos Noel (Mánchester, 57 años, guitarrista y voz) y Liam Gallagher (Månchester, 51 años, voz principal), disfuncionales, broncas, drogotas confesos, groseros, egomaníacos... Y también autores de un puñado de

temas que marcaron el rock en los noventa. El orgullo del rock británico cuando el grunge estadounidense comenzaba a flaquear: el primer disco de Oasis, el musculoso Definitely Maybe, se publicó en agosto de 1994, cuatro meses después del suicidio de Kurt Cobain, cabecilla de Nirvana.

NME y Melody Maker, los dos semanarios musicales que vendían miles de ejemplares en los noventa, salivaban con las aventuras de estos hooligans cejijuntos que siempre aparecían con una lata de cerveza en la mano. Y contaban en sus páginas cosas como que en un viaje en un ferri camino de Amsterdam coincidieron con unos aficionados del londinense West Ham. Como ellos son rudos seguidores del Manchester City, Liam comenzó a lanzarles latas vacías de las cervezas que se iba bebiendo (y fueron muchas). Los aficionados del West Ham practicaron el mismo deporte hasta que, inevitablemente, llegaron a las manos. Liam pasó dos días en un calabozo holandés. También en lugar destacado está la historia de cuando Noel se hizo "unas rayas en un baño del 10 de Downing Street" cuando fue a visitar en 1997 a Tony Blair, el jefe de Gobierno del *brit-pop*, aunque luego muchos de los músicos que lo apoyaron renegaran de él. Se podría completar un líbro con las diabluras de los hermanos.

Musicalmente. Oasis ofreció un pastiche irresistible: las memorables melodías de los Beatles, la chulería boogie de T. Rex, la turbicdad de la Velvet Underground, el descaro de los Rolling Stones. Se pueden coger los éxitos del grupo y sacar parecidos ligeramente razonables con canciones de los anteriormente citados. Pero desde

"Ven a vernos, no será televisado", avisan en un mensaje en su cuenta de X

El grupo se disolvió tras una pelea en un concierto en París su rendición de seguidores de los clásicos del rock sonaban genuinamente a Oasis. Rock 'n' Roll Star. Live Forever, Wonderwall o Don't Look Back in Anger son identificativas de su estilo. La voz agresiva de Liam, estirando las palabras, las guitarras gruesas de Noel.

#### Clase obrera

Nadie como ellos deseó tanto ser una estrella del rock. En concierto no necesitaban ni bailar ni hacer piruetas. Valía con su actitud de muchachos cerriles de clase obrera. Liam cantaba clavado al escenario, con las manos agarradas a la espalda como esperando a ser esposado, las piernas ligeramente flexionadas y con el cuello estirado con la boca apuntando al micrófono. Cuando acababa su parte vocal amarraba una pandereta y caminaba arrogante con las piernas abiertas, el colmo del manspreading, y con una mueca chusca plantada en la cara. Noel apenas se movía, manipulando sus guitarras de grandes dimensiones, y desprendía una actitud presuntuosa del que ejerce el control como compositor y jefe a la hora de tomar las decisiones. El resto del grupo adoptaba la misma pasotería: para qué, si con decir fuck entre canciones nos sobra.

En la primera década de este siglo sus discos se fueron haciendo más densos, lindando la psicodelia. Y en 2009 llegó la celebre pelea en los camerinos de un concierto en París y Noel abandonó el grupo acusando a su hermano de "un nivel intolerable de intimidación verbal y de violencia". También se dijo que el vocalista le lanzó una guitarra a Noel, aunque algunas versiones también suman a la agresión "una ciruela". Y comenzó el psicodrama fraternal, con profusión de salida de trapos sucios familiares e improperios. Desde entonces, los hermanos han hecho carrera en solitario, muy por debajo en calidad y, sobre todo, popularidad que la de Oasis. Liam primero como Beady Eye y luego con su nombre y muchas veces con exmiembros de Oasis en la formación; y el guitarrista (y en esta etapa cantante principal) con el nombre de Noel Gallagher's High Flying Birds.

A pesar de sus denodados esfuerzos y de algunas canciones con chicha, las carreras en solitario de ambos no han despegado. Los dos han pasado con sus giras por España y se ha podido comprobar en la reacción de la gente: indiferencia y visita al bar con los temas en solitario y euforia cuando proponían el repertorio de Oasis, que fue aumentando según se sucedían las giras; en la de 2024 Noel ya ocupaba la mitad del recital con piezas de Oasis y Liam acaba de actuar en los festivales

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

DÍAS DE VERANO

#### VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

de Reading y Leeds dentro de la gira del 30° aniversario de Definitely Maybe, donde interpreta las canciones del disco de debut de Oasis. Todos los caminos conducian al mismo lugar...

Liam ha sido el más interesado en la reunión y ha fluctuado entre el negativismo y los brotes verdes de esperanza. En 2019, y en una entrevista con este periódico, estaba hundido: "Todo el tiempo me preguntan cuándo vuelve Oasis. No tiene buena pinta ahora mismo. Empiezo a creer que de verdad no le gusto a Noel. Siempre pensé que cuando se metía conmigo estaba bromeando, que en realidad me quería. Pero tengo la sensación de que es cierto que no le caigo bien. Es una pena. Yo le quiero. Somos hermanos. Tengo otro hermano y tampoco se habla con él. Noel está en su puto mundo ahora mismo. No sé qué pasa con ese cabrón. No es feliz haciendo cosmic pop. No es feliz siendo el líder. No es feliz teniendo todo el dinero. No es feliz con su bella novia. No es feliz con sus 80 millones de libras. No es feliz con nada. ¿Qué coño le hace feliz? Va a terminar tocando en pubs porque los fans de Oasis van a terminar hasta las narices de él. Un año después, en 2020, Liam andaba de subidón: "Acabo de recibir una llamada de mi hermano suplicándome reunir a Oasis", escribió en un tuit, aunque luego no se concretó. Y hace unos meses, en marzo de 2024 y también en EL PAÍS, se mostró misterioso: "Podría ser Juna reunión de Oasis], pero no pasará esta semana".

#### Circunstancia extraordinaria

Noel, sin embargo, ha flaqueado poco y ha mantenido su negativa. Lo más esperanzador lo dijo en la BBC en enero de 2023: "Nunca deberías decir nunca. Tendrían que ser necesarias una serie de circunstancias extraordinarias. Y eso no quiere decir que esas circunstancias nunca se produzcan". No se dieron esas circunstancias meses después, porque Liam intentó la reunión con su hermano para celebrar este 2024 las tres décadas del primer disco. Noel no aceptó, y el vocalista lleva desde junio paseando las emblemáticas canciones de aquel debut con llenos abrumadores. Otra vez el triunfo de la nostalgia. Ahora Noel también se ha rendido.

Los tabloides ingleses, excitados con el material que les va a reportar la reunión, aseguran que el renacer de Oasis puede generar 400 millones de libras (474 millones de euros) y que cada uno de los Gallagher se embolsará 60 millones de euros. El periodista cultural Tim Jonze, que trabajó en NME y que hoy lo hace en The Guardian, comentaba el lunes en este periódico británico lo que significan los conciertos de Oasis en 2025 para el Reino Unido: "No creo que la música de Oasis haya cambiado el mundo, pero unas cuantas noches de unidad y borrachera en un país tan dividido... A quién no le gustaría estar alli".

### La Mostra de Venecia resiste ante Meloni

El festival de cine mantiene a su director y los valores progresistas habituales

#### TOMMASO KOCH Venecia

El festival de cine de Venecia se celebra en una isla. Es un hecho conocido. Pero, desde hace años, también es una metáfora. Al Lido se llega en vaporetto, tras casi una hora de navegación desde Venecia. Un océano mucho mayor, sin embargo, separa la visión del mundo del certamen de cine más antiguo y la del Gobierno italiano. La Mostra premió en 2023 dos películas sobre la odisea de los migrantes, mientras el Ejecutivo de Giorgia Meloni procura devolverlos a su país o les prohíbe acercarse: el León de Oro encumbró en 2021 El acontecimiento, largo de denuncia sobre aquel derecho al aborto que la primera ministra logró eliminar de la declaración conjunta del G-7 hace dos meses. Las pantallas del festival acogen historias de transexuales y refugiados, combaten la discriminación de los débiles, reivindican feminismo y antifascismo. Temas ausentes en la agenda de la lider de Hermanos de Italia. Salvo para atacarlos.

De ahí que, ante una reciente coincidencia, las quinielas lo tuvieran claro. La extrema derechaya estaba mandando desde Palazzo Chigi. Y el contrato del director artístico de la Mostra del cine, Alberto Barbera, Ilegaba a su fin después de 13 años. El Gobierno ya habia cambiado a buena parte de los mandos de la televisión pública; a los responsables de algunos de los principales museos; o al presentador del festival de Sanremo en el último lustro, uno de los más exitosos y, también, progresistas. Los críticos hablaban de la Rai como "TeleMeloni", y denunciaban un plan para ocupar los mayores megáfonos del arte y combatir la presunta hegemonia cultural de la izquierda. El destino de Barbera, según insinuaron varios medios locales, estaba escrito. Y, sin embargo, ahí sigue, al frente de la 81º edición, que inaugura hoy Bitelchús Bitelchús, de Tim Burton. No solo eso: ha renovado hasta 2026.

"Todas esas preocupaciones se debían a que, cuando llega un ministro de Cultura [Gennaro Sangiuliano], lo primero que hace habitualmente es renovar los principales puestos de mando. Lo cual, en efecto, ha sucedido para muchas instituciones e iniciativas. De hecho, el propio presidente de la Bienal de Venecia [que organiza los festivales de cine, arte, danza o arquitectura] ha cambiado", señala



La actriz Sveva Alviti y Alberto Barbera, ayer en el muelle del Excelsior, en Venecia. ANOREAS RENTZ (GETTY)

Barbera al teléfono. El nombramiento del escritor y periodista Pietrangelo Buttafuoco -- con un amplio recorrido político e ideológico en la derecha- aumentó la incertidumbre alrededor del director de La Mostra. Pero, ahora que ha sido confirmado, el director artistico solo tiene agradecimientos: "Ha mostrado una gran inteligencia y altura de miras, al margen de su colocación política. Está más interesado en el buen funcionamiento. No hay diferencias en mi trabajo, con autonomía y libertad totales. Sé que ha recibido muchísimas presiones, pero me las ha ocultado. Y lo cierto es que yo siempre me he definido como un técnico".

Puede que, verbalmente, Barbera se haya escudado en la neutralidad. Pero él mismo, cuando se le plantea el abismo entre la selección de filmes en sus años de gestión y la postura del Ejecutivo, reconoce: "Es evidente. Es imposible de esconder o evitar". La primera ministra no ha visitado el certamen desde que gobierna el país. Pero estuvo en las pintadas "somos todas anti-Meloni" que aparecieron el año pasado por el Lido. O en un fotograma del documental Marcha sobre Roma. de Mark Cousins, en 2022, que indignó a Hermanos de Italia. Sí desfiló por la alfombra roja en 2023 Matteo Salvini, líder de la Liga y actual ministro de Infraestructuras y Transportes. En 2018 también acudió, justo cuando se proyectaba En mi propia piel, pelicula que denunciaba la muerte de Stefano Cucchi tras una paliza policial. El político justificó su ausencia en la sala: "No tengo tiempo para el cine". Pero, cuando los agentes imputados fueron condenados en 2019, soltó: "Esto testimonia que la droga siempre hace daño". A lo que la hermana del joven fallecido, Ilaria Cucchi,

hoy diputada de izquierda, contestó llamándole "chacal".

La renovación del contrato, en todo caso, no parece haber cambiado a Barbera. Este año, incluso sube la apuesta: el 5 de septiembre se verá en el Lido M. El hijo del siglo, adaptación de Joe Wright en formato de serie de la colosal biografía de Mussolini escrita por Antonio Scurati. Es decir, una narración sobre la oscuridad del régimen fascista del que Meloni y varios representantes de su Gobierno nunca terminan de renegar; a par-

El certamen premió en 2023 dos películas sobre la odisea de los inmigrantes

Almodóvar presenta 'La habitación de al lado', su primer largo en inglés

tir, además, de los libros de un autor recientemente censurado en la Rai justamente por un discurso donde lamentaba que Meloni no repudiara el peor capítulo del pasado italiano. Jamás se emitió. Tal vez Scurati pueda recuperarlo en Venecia. "Informé de mi intención de seleccionarla, así como algunos documentales [sobre Trump y Bolsonaro, entre otros]. Nunca ha habido ninguna objeción", apunta Barbera.

Por lo demás, la Mostra seguirá contando el mundo de todos. Ya solo entre los 21 filmes del concurso hay historias de adolescentes perdidos y mujeres en lucha por su libertad sexual; criminalidad organizada y relaciones sadomasoquistas, trabajadores explotados y padres salvajes. Tras dividir y ganar en San Sebastián en 2020 con Beginning, se verá la vuelta de Dea Kulumbegashvili con April, película centrada en una clínica que realiza abortos clandestinos en Georgia. Y se descubrirá El jockey, de Luis Ortega, "una de las voces más originales del cine argentino", según Barbera.

Y, por supuesto, ahí estará el habitual plantel de películas (y ahora también series) esperadísimas: La habitación de al lado. primer largo en inglés de Pedro Almodóvar; el regreso de Joaquin Phoenix en la piel de Joker, en Folie à Deux, junto con Lady Gaga y de nuevo a las órdenes de Todd Phillips; la pasión homosexual de William S. Burroughs en Queer, de Luca Guadagnino, con Daniel Craig en la piel del escritor; Maria, de Pablo Larraín, con Angelina Jolie encarnando el final de la Callas; el debut de Alfonso Cuarón en la pequeña pantalla, con Observada, protagonizada por Cate Blanchett; o la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, Los años nuevos. Y una invasion de estrellas como Nicole Kidman, Brad Pitt, George Clooney, Julianne Moore o Jude Law.

He aquí otro sello de Barbera. Desde que está al mando, ha firmado la alianza de Venecia con Hollywood y las grandes plataformas. Algunos críticos le acusan de no dar suficiente espacio al cine de autor, pero la renovada visibilidad del certamen, evento clave del séptimo arte global, le avala, y puede haber contribuido a renovar su contrato. "El festival es, y debe seguir siendo, un espacio de encuentro y reflexión sobre el arte, no en el terreno político", sostiene él. La isla del Lido ofrece una visión y una Italia distintas. Quien rechace el carro ganador de Meloni, puede subirse al vaporetto del festival. Está de nuevo a punto de zarpar.



Bodegón con cofre de ábano (1652), de Antonio Pereda.

El producto traído de América se guardaba en los cofres para alhajas, como documenta la pintura de bodegón del siglo XVII

### El chocolate, una joya más en la Corte española

VANESSA QUINTANAR Madrid

Todo está listo en Bodegón con cofre de ébano de Antonio Pereda para que comience el espectáculo de una merienda aristocrática española del siglo XVII. Con el chocolate americano como indiscutible protagonista, y en un despliegue casi teatral, desfila ante la vista el distinguido elenco para este evento social, que demuestra, además, las amplias redes comerciales del imperio español: la chocolatera de mano y su molinillo, el gran terrón de azúcar, una bandeja de bizeochos, las tres Jicaras de Delf, China o Manises, la jarra de Talavera, un búcaro (quizás de Tonalá) o una vasija con engastes de plata de factura europea. Toda esta parafernalia se exhibe ante los ojos del espectador, que queda fascinado hasta el punto de no darse cuenta de un significativo detalle: ¿dónde está el protagonista de semejante espectáculo? ¿Dónde está el chocolate?

La respuesta, con casi total se-

guridad, se encuentra encerrada bajo llave en los cajones del delicado cofre que centra la composición y que muestra tanto como esconde. Podría parecer una alegoría, tan común entre los artistas del Barroco, y, sin embargo, todo apunta a que este cuadro tiene más de documento que de metáfora; fueron precisamente los guardajoyas de la Corte española los que atesoraron por primera vez en Europa, como ha demostrado la historiadora Carmen Simón, las remesas de este "alimento de los dioses". Así, junto a las piedras preciosas y las joyas de las Indias occidentales, se conservaha este producto que llegaha de América y que, durante décadas, solo saltó en contadas ocasiones fuera de España, a veces de la mano de las hijas de los reyes que se casaban en Cortes extranjeras, como María Teresa de Austria. hija de Felipe IV, que endulzó su desdichada estancia en Versalles junto a Luis XIV con los chocolates preparados por su dama Molina e introdujo la bebida en Francia.

Pero, además del celo de sus dueños, otra razón puede explicar la omisión realizada por Pereda: el miedo a mostrar un alimento que generaba controversia, cuando no rechazo, en la Iglesia. Desde que se había tenido conocimiento de este producto en tierras americanas, el clero se mostraba preocupado porque el oscuro brebaje parecía incitar a los fieles a cometer dos pecados capitales: la gula, dado su desmedido consumo (incluso dentro de las iglesias), y la lujuria, debido a su carácter vigorizante y a que, como confirmaba Bernal Díaz del Castillo, el mismisimo Moctezuma lo consumía "para tener acceso con mujeres". Con todo, lo que más preocupaba a la Iglesia era la posibilidad de que los devotos quebrantaran el ayuno católico al consumirlo con el pretexto de ser una bebida. Lejos de ser una anécdota, esta polémica hizo correr ríos de tinta y se invocó a los padres de la Iglesia para justificar posturas, hasta que el cardenal Brancaccio, en una decisión salomónica, sentenció aquello de liquidum non frangit jejunum y apeló a la conciencia del consumidor para decidir si lo que tomaba era bebida o comida.

Una buena prueba de que estos recelos pudieron influir en la eliminación del chocolate no solo en el cuadro de Pereda, sino en la práctica totalidad de las representaciones de esta temática en el siglo XVII, es que, precisamente, una vez finalizada la controversia, los bodegones comienzan a llenarse del producto, bien en forma de pastillas, como en el Bodegón con servicio de chocolate y bollos (1770) de Meléndez, bien rebosando en sensuales tazas, como en el Bodegón de fresas y chocolate (ca. 1775) de Juan Bautista Romero. Además, también aparecen por primera vez sus orgullosos comensales, que, ya sin remordimientos, se dejan retratar degustando su merienda favorita.

Con la llegada del siglo XVIII, su consumo se dispara y, para hacer frente a la demanda, se toman medidas ambiciosas, como la creación de la Compañía Gui-

El brebaje era considerado entonces un alimento de los dioses

María Teresa de Austria exportó la bebida a Francia al casarse con Luis XIV puzcoana de Caracas (1728-1785), fundada por Felipe V con el objetivo de afianzar el negocio de los productos coloniales y acabar con el contrabando, lo que se tradujo en el monopolio absoluto del comercio de cacao venezolano durante los 57 años de su existencia y en un suministro constante a la Península.

#### Frecuentes adulteraciones

Pero la generalización de su consumo no significó que todas las capas de la sociedad tomasen el mismo producto. Mientras que las tazas de los más pudientes se llenaban con los más selectos cacaos de Venezuela y Guayaquil, los chocolates populares sufrieron frecuentes adulteraciones a lo largo del siglo XIX, con el fin de abaratar los costes y vender un producto más económico, pero de peor calidad. Fueron numerosos los estudios publicados en la época que alertaban sobre las manipulaciones que sufría este alimento y que incluían desde la adición de sustancias ajenas a la receta, como almidón y fécula de patata, hasta mantecas animales y diversos tipos de harinas, cuyo color blanquecino se disimulaba fatalmente con minio, almagre, cinabrio, el llamado "pavonazo" (un peróxido de hierro de color rojo oscuro) e, incluso, ladrillo molido

La segunda amenaza para el chocolate español en el siglo XIX llegó con la pérdida de sus colonias americanas y, con ello, de buena parte de este lucrativo negocio. Pero España, como otras potencias, ya tenía puesta la vista en una tierra que prometía ser un segundo hogar para el cacao: África. Los territorios españoles en el golfo de Guinea comenzaron a albergar las primeras plantaciones en torno a 1850 y, en pocas décadas, sus frutos llegaron a convertirse no solo en el principal producto exportado por Guinea, sino también en la base de la pujante industria chocolatera española. Espoleados además por los avances técnicos de Van Houten. Robert Lindt o Henri Nestlé, el sector se frotaba las manos.

Sin embargo, las precarias infraestructuras en la colonia, la dramatica falta de mano de obra y la disputa constante entre los distintos implicados en el negocio mermaron las opciones del chocolate patrio. Con la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, España quedó definitivamente despojada de su papel protagonista en la historia del chocolate. No sucedió así con otras potencias, como Francia, Inglaterra o Bélgica que, pese a las respectivas independencias de sus colonias, convirtieron África en un infatigable surtidor de cacao. Al menos, hasta abora. La especulación, la crisis climática, la compleja situación de los productores y el crecimiento de la demanda en países asiáticos han aumentado el precio del producto más de un 250% en el último año, convirtiéndose en un oro marrón que, quizás, se tenga que volver a conservar como un tesoro en los preciados guardajoyas.

### La escritora palestina Adania Shibli recibe el premio Leteo en León

La feria de Fráncfort canceló el galardón que le iba a entregar una asociación alemana

#### BERNA GONZÁLEZ HARBOUR León

La historia en tiempo real se registra día a día en unas crónicas sobre Gaza que chorrean dolor y sangre desde octubre, pero hay veces en que un libro, un solo libro, puede condensar la realidad y además el choque entre la razón y la sinrazón, entre la convivencia y la agresión, la paz y la guerra. La novela Un detalle menor. de Adania Shibli, es una de esas raras joyas que pintan lo complejo desde la sencillez. Premiada por la asociación alemana LitProm en un galardón cancelado en la última feria de Fráncfort a partir del ataque de Hamás, esta palestina de 50 años sí ha podido recibir el premio que concede el club cultural Leteo. La cita fue ayer en el Musac de León, en el marco del Festival Palabra.

"La feria de Fráncfort es muy fuerte y poderosa y la cancelación fue un acto de violencia. Pero al mismo tiempo pasó algo interesante: los lectores leen cada uno desde su intimidad y muchos han dado al libro un lugar en su vida. Cada uno ha tomado su opción desde la intimidad", cuenta Shibli.

Su libro se publicó por primera vez en Líbano en 2017 y llegó a los territorios palestinos casi clandestinamente, con fotocopias que iban pasando de mano en mano en Cisjordania y Gaza, en un escenario que ella describe como de censura absoluta de los autores palestinos. A partir de ahí saltó a varios idiomas - en España lo publica Hoja de Lata-y quedó finalista del National Book Award (en EE UU) v del International Booker Prize (en el Reino Unido). Fue más tarde cuando la cancelación y la gravisima agresión en Gaza la proyectaron a una dimensión que ella rehuye. "Intento no hacerme visible desde ese punto de vista. Lo importante es la lectura y lo increible de la literatura es que permite a cada lector leer el libro como quiera. Si alguien quiere decir que mi dolor es antisemita, es su lectura. Mi dolor es mi dolor. Hay a quienes no les gusta mirar lo que han creado, pero eso es ceguera", asegura Shibli.



Adania Shibli y Rafael Saravia, ayer en León. 8 G H

Y es que la novela es extraordinariamente punzante. Y precursora. Narra la violación y asesinato por parte de soldados israelies de una niña árabe en 1949 en el desierto del Néguev cuando el Ejército intentaba asegurar su presencia para iniciar la colonización. A partir de este suceso bordado con

una frialdad magistral, sin cuestionamiento y sin que oigamos la voz de la muchacha, arranea una segunda parte en la que una mujer palestina intenta averiguar, décadas después, lo que pasó. Poner luz y palabras sobre aquello iluminará a su vez los silencios del presente, en un entorno opresivo en

el que las palabras mueren por no poder significar lo que son. Y donde los nombres israelies se han superpuesto a los palestinos en los mapas. La represión israelí pasa como un rodillo sobre la existencia de unos palestinos separados por el intrineado sistema de muros y zonas de distintos níveles de acceso que se han convertido en pesadilla. "Los muros no han separado a los palestinos de los israelies, sino a los palestinos de sus tierras", afirma a EL PAÍS

Y es esa realidad que une pasado y presente en busca de su propia definición lo que ella ha intentado y logrado con lo que describe como su "lenguaje roto, dubitativo y confuso". "Sé que hay estructuras narrativas clásicas con su inicio, nudo y desenlace, pero mi forma de narrar es rota, dubitativa, es el lenguaje de aquellos a quienes nunca oiremos", aclara.

El club Leteo la ha sumado a otres galardonados como Paul Auster, Mircea Cărtărescu, Michel Houellebecq, Juan Gelman. Amélie Nothomb o Belén Gopegui. "Hemos dado el premio a grandes escritores que auspiciaban la cultura judía", aseguró Rafael Saravia, poeta y director del Club Leteo, aver durante la entrega del galardón, que se concede con el apoyo del Ayuntamiento de León. "Pero hoy el Gohierno israelí está cometiendo un genocidio que desde la cultura denunciamos". El premio es, subrayó, a una "grandísima escritora y gran pensadora".







#### AVENTURA ANDINA. EXPLORANDO BOLIVIA Y PERÚ CON PACO NADAL - DEL 28-2-2025 AL 18-3-2025

Prepárate para una aventura inolvidable mientras recorres los paisajes y culturas más asombrosas de Bolivia y Perú. Este viaje te llevará a través de ciudades históricas, maravillas naturales y antiguas civilizaciones.





### MARRUECOS. CUMBRES DEL ALTO ATLAS CON DAVID FERRER - DEL 18-1-2025 AL 21-1-2025

Este viaje supone una oportunidad para recorrer y vivir algunos de los paisajes más identitarios, contrastados y espectaculares del sur de Marruecos.

azulmarino EL PAÍS

Historias de amor. El día después de pedirle la mano, él partió a Colombia a hacer un último viaje motero

### Carmen y Miguel, nos hemos ido a la Luna

MANUEL JABOIS Madrid

Supongo que tú eres Carmen, disculpa si te he mareado estos días. Yo soy Miguel, hemos hablado por teléfono.

—Encantada, no te preocupes, no fue molestia.

A los 27 años, Carmen, ejecutiva de marketing, había vuelto a Madrid después de dos años trabajando en París. A las pocas semanas ya estaba empleada en el sector, y se encontraba esos días. septiembre de 2019, ayudando en la organización de un congreso al que Miguel, de 44 años, tardó en confirmar su asistencia. Cuando se vieron, se produjo ese diálogo inocente en la superficie, pero con una carga de profundidad que los dos recordaron siempre. "Fue algo que sentimos a la vez", dice Carmen sentada en una terraza de Madrid. Hablaron dos o tres veces más. El la invitó a cenar en su mesa con sus compañeros la última noche del congreso. Cuando acabó, se fueron todos a una discoteca y allí, Carmen decidió irse. "Te acompaño", le dijo él. La dejó en taxí en su casa. Una despedida amable y afectuosa, sin alardes. Cuando ella subía las escaleras de su casa, lo llamó.

-¿Pasa algo, Carmen?, dijo él preocupado.

— Si, pasa algo: que me gustas. Se quedaron hablando por teléfono hasta que se tuvieron que ir a trabajar.

En la primera cita, él la recogió en moto y la llevó por la sierra. Cuando volvieron a Madrid, dieron un paseo y acabaron sentados en un banco del Palacio Real. Alli se dieron el primer beso. En la segunda cita, la llevó a un plan secreto a Segovia, y allí montaron por primera vez en globo aerostático.

Dos semanas después, se fueron juntos a Mallorca, "Hablábamos y hablábamos, viajábamos, era todo como un sueño", dice Carmen. Pero al volver de la isla, él la frenó en seco. La diferencia de edad, el hecho de pertenecer al mismo sector: se asustó. Y de golpe, la relación perfecta de unas semanas se convirtió en un raro lapso de cuatro años en los que nunca pasaban más de dos semanas sin verse o hablar, pero ya sin la intensidad del principio y, desde luego, sin el proyecto de una relación. "Le daba muchisima importancia a mi carrera, a la circunstancia de nuestro entorno

laboral y a la diferencia de edad. Me sacaba 17 años y me decía que encontrase a un treintañero, que eso me daría en el futuro menos problemas", cuenta Carmen. Pero ocurrió algo, y es que no hubo desgaste, ni menguó el amor ni el interés, y la ansiedad por verse empezaba a devorarlos.

Del mismo modo, Carmen buscaba cómo reconstruir su vida y pasar página: se estaba enamorando de otro. Y Miguel perdió la cabeza, o la ganó. En enero de 2023 llamó a Mónica, la mejor amiga de Carmen, para decirle que Carmen era la mujer de su vida, que no soportaba el vértigo de perderla, y quería declararse. Para siempre, sin distancia, sin falsas relaciones revestidas de amistad. Dias después, los dos quedaron en El Retiro, donde Carmen vio llorar a Miguel por primera vez mientras él sacaba del bolsillo la nota que ella metió en el primer regalo que le hizo cuatro años antes: "Que sigas soñando con lunas y que nunca te falte la luz". Porque habia códigos entre ellos. Uno era el "que sueñes con lunas" que él le había dicho desde la primera noche, y que les llevó a tatuarse una pequeña luna: él en la muñeca, ella detrás de la oreja.

El siempre le había dicho que le pediría la mano en Nueva York, que Carmen no conocía. Un día le regaló una guía vintage de la ciudad con una nota que decía: "Ojalá algún día podamos ir". Y el 13 de abril de 2023 la recogió en casa en su moto, y dieron un paseo por las mismas carreteras de la sierra que la primera vez, cuatro años antes. Cuando llegaron a Madrid, bajaron de la moto y empezaron a pasear. A Carmen la invadió una sensación extraña de déja vu, como si aquello hubiera pasado ya, como si lo que iba a ocurrir estuviese instalado de alguna manera en un pasado interrumpido. Hasta que llegaron a un banco del Palacio Real, su banco. Y allí él dijo: "Aquí vendremos cuando estemos mal para valorar lo que tenemos, para saber lo que podemos perder si no lo cuidamos". Sacó un antllo, y le pidió casarse con ella.

El 14 de abril Miguel salió a su viaje anual de moteros que en 2022 les llevó a la India y ese año a Colombia. "Será el último", dijo él. "Más te vale volver sano y salvo", le escribió ella por WhatsApp el día que se fue: "Disfruta y ten mucho cuidado". El 18 de abril, Miguel dejó de contestar al mó-



Miguel y Carmen, en Madrid, en una imagen tomada por Mónica.

Se dieron el primer beso en un banco del Palacio Real, donde él más tarde se declaró

La hermana de Miguel dio a Carmen la noticia de su muerte vil. Fucron to horas. Carmen, tras llamar a todo el mundo, tuvo un presentimiento trágico. Le envió un mensaje a Mónica, su amiga-"Si contacta contigo, que vuelva cuanto antes, pideselo tú", le dijo desesperada. Miguel conectó horas después. Había tormentas en Colombia y problemas de conexión, y además un compañero se había perdido en la ruta y tuvieron que salir a buscarlo. Carmen respiró tranquila: falsa alarma. El 19 de abril quedó con sus amigas para invitarlas a cenar y enseñarles el anillo de compromiso. Cuando salió de casa, sonó su móvil: era la hermana de Miguel.

—¿Estás sola? Llámame cuando estés con alguien.

—No, de ninguna manera, ¿qué pasa?

 Es Miguel. Ha tenido un accidente, ha muerto.

Carmen apenas recuerda qué pasó después. Estaba con *Nina*, un cachorro de perro de agua que le había regalado Miguel. Se le cayó el animal de los brazos y se derrumbó en la calle hasta que llegaron sus amigas a recogerla. En el funeral, los compañeros moteros de Miguel le contaron que su novio estaba radiante y pletórico en el viaje, y por las noches confeccionaba la lista de invitados de la boda. Cuatro años antes, en aquel primer viaje suyo a Mallorca, Carmen leia Gente normal, de Sally Rooney. Los amigos de Miguel le devolvieron a Carmen, entre sus efectos personales, el libro Gente normal, que Carmen no sabía que él había comprado y estaba leyendo. Tenía un marcapáginas grande con la portada en francés de un famoso Tintin: On a marché sur la Lune (Nos hemos ido a la Luna).

Hace un mes, una llamada sobresaltó a Carmen. Era el sacerdote de la parroquia en la que se iban a casar el 13 de julio de 2024 para preguntarle cuántos invitados se esperaban en la iglesia.



Carlos Latre (segundo por la derecha) y parte de los colaboradores de Babylon Show, el lunes en un momento del programa.

### Carlos Latre le puede salir caro a Telecinco

JIMINA SABADÚ

Babylon Show ha sido el primer programa de una rentrée que se prevé reñida. El hormiguero de Motos en Antena 3. La Resistencia de Broncano en TVE, v el show de Carlos Latre en Telecinco como parte de la por ahora fallida maniobra para hacer de Mediaset entretenimiento blanco y familiar. Me pregunto qué significa "familiar" a estas alturas de la vida, cuando los adolescentes tragan inmundícia a través de Tiktok y WhatsApp mientras sus padres reenvian basura que ni han contrastado ni contrastarán jamás.

Estéticamente, Babylon Show es el Telecinco de 1991. Espiritualmente, es una sesión de fotos en un barco en Menorca. Moralmente, es Mediaset. Y estratégicamente, es la competencia de Motos, sí, pero también de Atresmedia, a quien le han levantado unos cuantos nombres, empezando por Latre. Es una técnica que antaño utilizaba Atresmedia con Mediaset. Las vueltas que da la vida.

El estreno de Babylon Show ha sido un movimiento demastado arriesgado que le puede salir caro a Telecineo. Una semana antes de la llegada de Motos, y dos antes de la de Broncano. Ha habido algunos fallos técnicos (comprensibles) y muchos nervios. Me huele a que alguien ha decidido que había que estrenar antes que nadie, a pesar de que el equipo no estaha bien engrasado. Ignoro cuántas pruebas y ensayos han hecho en los dos meses de preparación (calculo dos meses mirando los perfiles de Linkedin del equipo). Por poner el ejemplo más cercano, El hormiguero es un sindiós de secciones sin gracia alguna, pero sientes que todas las sandeces que hacen van perfectamente hiladas. Eso es lo que necesita el programa de Latre. Lo necesita, sobre todo, porque cuando haya un famoso promocionando una película o
cuando un español gane en algún
deporte, muchos espectadores
querremos ver una entrevista en
la que dejen que el invitado cuente alguna cosa, y eso no va a pasar
ni con Motos ni con Broncano. Y,
por supuesto, si vas a un programa el lunes no vas a ir a otro el jueves. Aquí las estrellas van a tener
que elegir entre tres platós.

¿Qué nos ha ofrecido el primer programa de Babylon Show? A un presentador (Carlos Latre) solvente, querido, simpático, y con un más que reconocido talento. A una copresentadora (Marta Torné) con tablas, capacidad de adaptación y chispa. Tenemos incluso al DJ de El Chiringuito (Edu del Val) con toda su artillería. Tenemos a un muy buen primer invitado (un señor del fútbol que habla bien, resulta cercano, y encima

El programa del imitador tuvo algunos fallos técnicos y muchos nervios

No sé si les va a dar tiempo a remontar antes de la vuelta de Pablo Motos acaba de conseguir una Eurocopa: Luis de la Fuente). ¿Deberia funcionar? Pues sí. ¿Y ha funcionado? De momento, no.

¿Qué ha pasado en este primer programa? Pues que los chistes no han entrado. "He visto que lo has visto, y que me has visto verlo". La alquimia de la comedia es el pilar de todo. Hubo algunas buenas ideas (la gabarra, la visita de los lugareños de Haro al plató al estilo del Qué apostamos). Ha habido dos personajes que no han funcionado. El primero es el cruce entre Chelo García Cortés y Doña Croqueta. Raúl Maro (el actor que lo interpreta) tiene vis cómica, pero aquí la gracia no va más allá de ver a un hombre vestido de mujer. El segundo personaje no tiene perdón de Dios; se trata de Walter Capdevila, que ha sembrado el terror en la zona de las Descalzas Reales entrevistando a turistas que no solo no volverán a Espana, sino que situarán nuestro pais en el top tres de peores destinos. Capdevilla, aliado de la turismofobia. Se me ocurren opciones mejores para reportero: Heyzulu, Ester Gotor, Álvaro Casares, Lamine Thior. Se me ocurren opciones peores también, pero pocas.

Las cartelas de la parte inferior de la pantalla (un género sublime en los primeros Cachitos, la Cuore, Canal Quickie y los añorados tuits de Hematocrítico) podrían haber sido un comodín perfecto, pero no elevan el conjunto. Las ha redactado todas un infiltrado de Atresmedia, estoy segura.

La entrevista a De la Fuente ha vertebrado el programa, pero los pasos a los sketches no han funcionado, porque los propios sketches no funcionaban. La visita de Sardá ha sido menos emotiva de lo que pretendía, y el cierre con Margarita Álvarez, experta en felicidad (quien, por supuesto, es de marketing y MBA, no de psicología ni de psiquiatria) era innecesario. Más que a Babilonia, me ha remitido a Babel, al momento en el que dejan de entenderse unos a otros. Le deseo a Babylon Show una buena remontada, pero no sé si les va a dar tiempo antes de la vuelta de Motos.

### Perfección formal (y emocional)

LAURA FERNÁNDEZ

Lo que el creador Christopher Storer, y su hermana Courtney, no casualmente chef -a buen seguro ella es a la vez la parte perfeccionista de Carmen (Jeremy Allen White) y la inclusiva de Sydney (Ayo Edebiri), y su talento compartido—, siguen haciendo con The Bear —cuya tercera temporada acaba de aterrizar en Disney+, y se consume a una velocidad de vértigo porque solo mejora: el ascenso es meteórico c imparable — es historia. No solo de la televisión, sino de la ficción audiovisual. El uso impresionista, en un sentido pictórico ligado a lo emocional, que hace del

montaje desde el primer capitulo convierte su visionado en una experiencia. Todo se muestra, el espectador es un alguien activo que construye y siente a partir de lo mostrado. Como artefacto formal impecable, *The Bear* construye empatía desde sus primerisimos primeros planos y, sobre todo, desde el profundizar después en los personajes. Porque todo en *The Bear* ocurre después.

El primer capítulo de esta temporada es una sinfonía al respecto. Un capítulo prácticamente no hablado, en el que, después de dos intensísimas temporadas, el espectador asiste a los momentos clave de la historia, de los que ha oido hablar cientos de veces y que han dado forma a los personajes, y que jamás ha visto. La manera en que aparecen es exacta a cómo lo ha imaginado, lo que eleva el momento, y lo vuelve abrumadoramente redentor, y a la vez, dificilmente soportable.

Y sí, la vida continúa, y el restaurante está abierto, y no funciona como debería, porque cada uno, a su manera, es su propio bote salvavidas, y a la vez, aquello que se está hundiendo. Y si en la primera temporada, el duelo y el choque frontal con el pasado—un pasado que prefiere ignorarte porque nunca va a alcanzarte— fue el tema central, o uno de ellos, y en la segunda se



Jeremy Allen White y Ayo Edebirl en una Imagen de The Bear.

viró hacía el horror de crecer con miedo y ni un solo abrazo, aquí se define al líder, y al equipo, y se habla del lugar que cada uno ocupa en el mundo, y de cómo cada pequeña cosa cuenta. Porque afecta al estado de ánimo del otro, y todos, en esa cocina, son bombas de relojería a punto para

estallar, en uno u otro sentido, y el trato lo es todo.

La lección, casi compositiva, de *The Bear* es la de la introspección. Cada uno de nosotros es un mundo inmenso que nadie más está viendo. Sentirlo, como se siente ahi dentro, es un milagro. Uno narrativo, y vital.

#### Kenken @ 2023 KENKEN PUZZLE, LLC

| 9-  |          | 3-  |          | 1008×    |    |     | 14+      |          |
|-----|----------|-----|----------|----------|----|-----|----------|----------|
| 3-  | 2÷       |     | 15+      | -        | 3÷ | 1   | $\vdash$ | 189×     |
|     | 17+      | 25+ | 4        |          |    | 16+ |          | $\vdash$ |
| 3   | $\vdash$ | T   | $\vdash$ | 3-       |    | ✝   |          | t        |
| 3÷  | $\vdash$ |     | 17+      | 1-       |    | 14× |          | $\vdash$ |
| _   |          | 6   | 1        | 70×      |    | 1   | 17+      | 1-       |
| 12+ | 14+      | 5-  |          | 1        |    | 20× | ┪        | t        |
|     | $\vdash$ |     | 17+      | 360×     |    | +   | 2÷       |          |
|     | $\vdash$ |     | +        | $\vdash$ | 3÷ | -   | 4-       | $\vdash$ |

El juego consiste en colocar los números del 1 al 9, sin que se repitan, en cada fila y columna del cuadrado. En la cuadrícula aparecen bloques remarcados por una línea gruesa y en cada uno de ellos hay un número junto al símbolo de suma, resta, multiplicación o división. Este dígito es el resultado, en cada caso, de sumar, restar, multiplicar o dividir los números contenidos en el bloque. Averigüe el número que debe colocar en cada casilla para que se cumplan las reglas citadas.

#### Dominó lógico / Tarkus

| 4     | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 4 4 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4     | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4     | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2     | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |

Los números representan un conjunto oculto de fichas de dominó dispuestas en una matriz rectangular. El juego consiste en emparejar los números de dos en dos de modo que aparezcan estas fichas. Hay que tener en cuenta que cada dominó tiene una solución única y las fichas no se repiten. Una buena idea es hacer una lista de fichas y marcarlas a medida que se encuentran.

#### De isla en isla conceptis puzzues

| 1 | 1   | 2   | 3   | 3 |
|---|-----|-----|-----|---|
| 3 | 2   | 4   | 3   | 2 |
| 3 | 3   | 3   | 3   | 1 |
| 4 | (7) | (2) | (4) | 3 |

Los circulos numerados que aparecen en el juego son islas. En cada isla hay un número de puentes que coincide con el número que aparece sobre ellas. Búsquetos, teniendo en cuenta que no puede haber más de dos puentes en la misma dirección. Los puentes solo pueden ser horizontales o verticales, y no pueden cruzar las islas ni otros puentes. Al final, todos los puentes tienen que estar interconectados permitiendo el paso de una isla a otra.

#### Crucigrama / Tarkus

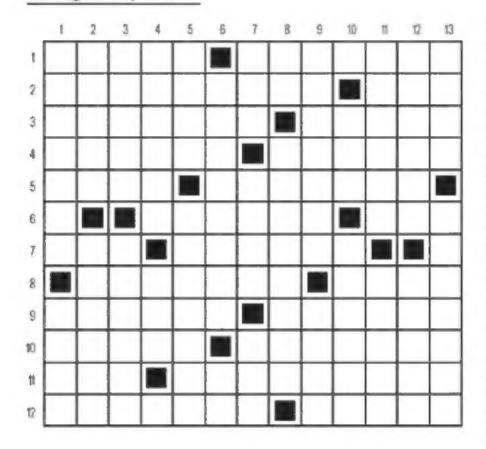

Horizontales: 1. Ese ángel tiene ideas diabólicas. Delatora ella / 2. Obra de ingeniería portuaria. Aprobé "\_" los pelos / 3. Montar por piezas de nuevo. Ese enfermo quizá esté en la UCI / 4. Unos cuantos. Por ellos corren los ríos / 5. Una cosa de locos. Relatan o contabilizan / 6. En mojones tarraconenses. Se saca por el hilo. Tocó otra vez As Times Goes By / 7. Le alegra el día al surfista. ¡Vaya una malvada! De ahora en adelante / 8. Comienzas. Los lazos familiares son básicos en él / 9. En la de Westminster se corona a los reyes ingleses. Estera del gimnasio japonés / 10. Volver a él es regresar al buen camino. Lo eran los mamuts prehistóricos / 11. Alegre hasta cierto punto. Meterte miedo en el cuerpo / 12. Al fisonomista no se le olvidan. Suaves golpes de aire. Verticales: 1. Cervatillo de escasos meses. Con bueyes también se hace / 2. Pasas por el tocador, te... Escrito infamatorio / 3. Su exposición al sol le resultó fatal. Patos, cisnes, gansos... / 4. El estilo del Partenón. Tres romanos en capicús. En plena montaña / 5. Allá tú si le pides peras. Titubear / 6. Al lujurioso le puede. El ¡detente! del arriero / 7. ¡Un poco de seriedad! Bello y protegido monte easonense. En heridas infectadas / 8. A la derecha de Formentor. Azules claros / 9. Gentiles, en sentido religioso. Lo da la policía antes de disparar / 10. El día más corto acortado. Libro bíblico con nombre de mujer. Interpretar un papel / 11. Oscuras. Sin padre ni madre ni perrito que la... / 12. Tiene ocho delante y no ve na. Una popular motocicleta / 13. Ría gallega o deidad. En Valencia, con renombrada cerámica. Solución al anterior. Horizontales: 1. Chubasquero. T / 2. Lenovo. Vuelve / 3. Oxidable. Cies / 4. Nada. Rasurar / 5. I. Osáis, Renal / 6, CDS, Untado, NL / 7, Or, Traiga, COE / 8, Sitúe, Monzo, V / 9. Barajas. Orla / 10. Club. Estertor / 11. Roland. Apretó / 12. O. Anfitriones. Verticales: 1. Clónicos. Cro / 2. Hexa. Dribló / 3. Unidos. Taula / 4. Bodas. Turban / 5. Ava. Aureg. NF / 6. Sobrina. Jedi / 7. Q. Lastimas. T / 8. Uves. Agostar / 9. Eu. Urdan. Epi / 10. Recreo. Zorro / 11. Olian. ¡Corten! / 12. Verano, Lote / 13. Tés. Llevaros.

#### Jeroglífico / Jurjo



#### Soluciones

yen's venta nada más hay una. A/la venta/na-da/mas h-ay/una.

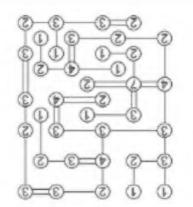

De isla en isla

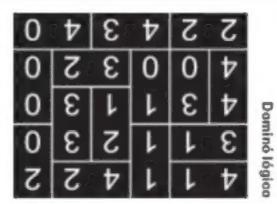

| 8 | * | 6 | E | 8 | 9  | 7 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 9 | 5 | ç | 6 | 8 | 2  | L | L | Þ |
| 5 | 6 | Þ | 1 | 2 | 3  | 8 | 9 | 4 |
| Þ | 8 | L | 5 | 4 | 6  | 9 | 3 | 2 |
| L | Z | 2 | 1 | 3 | 8  | 6 | 8 | 9 |
| 6 | 2 | 9 | L | b | L  | 5 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 8 | 3 | L | ٧, | C | ó | S |
| 3 | L | L | 9 | 6 | S  | 2 | Þ | 8 |
| 3 | 5 | ε | 8 | 9 | Z  |   | L | 6 |

Kenk





roglifico

FILOSOFÍA PARA EL DÍA A DÍA









#### De costa a costa

#### Costa gallega

Cielo parcialmente nuboso en casi toda la zona y alguna precipitación intermitente en A Coruña. Menos nubes por la tarde en las Rías Bajas. Viento del noroeste, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 km/h y olas entre 0,5 y 1,25 metros, con áreas de mar de fondo en la costa norte. La temperatura en la mar rondará los 15° y 21°.

#### Costa cantábrica

Predominio del cielo parcialmente nuboso, aumentando por el oeste, con aguaceros tormentosos por la tarde-noche en el prelitoral más oriental. Los vientos soplarán del noroeste, de 10 a 15 km/h, con rachas de 20 km/h y una altura de olas entre 0,5 y 1,25 metros, con mar de fondo. La temperatura en la mar, sobre los 21° y 24°.

#### Costa catalana y balear

Intervalos parcialmente nubosos en el litoral. Por la tarde aumentará, con algún aguacero en Girona.

Menos nubes en el sur de las islas.

Viento del este, de 10 a 15 km/h, y de 20 a 30 km/h en las Baleares, con una altura de olas hasta entre 0,5 metros. La temperatura en la mar, sobre los 22° y 29°.

#### Costa valenciana y murciana

Cielo poco nuboso, con nubes bajas. Viento del este, de 10 a 15 km/h, con áreas de 20 km/h en Murcia y olas hasta los 0,5 metros, salvo en Murcia que serán de 0,5 a 1,25 metros. La temperatura en la mar, sobre los 26° y 28°.

#### Costa andaluza

Cielo nuboso en el golfo de Cádiz; tormentas por la tarde en el litoral o prelitoral mediterráneo. Viento del este, de 10 a 20 km/h, en la costa mediterránea, con olas entre 0,5 y 1,25 metros. En el Estrecho, viento del oeste, de 10 a 15 km/h, con rachas de 20 km/h y olas de 0,5 a 1,25 metros y mar de fondo. En Huelva, vientos del suroeste, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 km/h y olas entre 0,5 y 1,25 metros. La temperatura en la mar, sobre los 21° y 28°.

#### Costa canaria

Cielo nuboso en las islas de mayor relieve. Poco nuboso en Fuerteventura y Lanzarote. Viento del norte, de 15 a 25 km/h, con rachas de 30 a 45 km/h y olas de 1,25 a 2,5 metros con áreas de mar de fondo. La temperatura en la mar, sobre los 21° y 24°.

#### Ajedrez — Joyas Históricas / Leontxo García



Posición tras 24 Ag2.

#### Anand: genio rápido (XXVIII)

Blancas: S. Karlakin (2.660, Ucrania). Negras: V. Anand (2.792, India). Defensa Siciliana (890). Tornec Corus (1º ronda). Wijk aan Zee (Países Bajos), 14-1-2006.

Partida bellísima y de gran calidad frente a Kariakin, quien había sido el gran maestro más joven de la historia y luego (2016) fue subcampeón del mundo tras perder el desempate rápido con Carlson: 1 e4 e5 2 Cf3 d6 3 d4 c×d4 4 C×d4 Cf6 5 Cc3 a6 6 Ae3 e5 7 Cb3 Ae6 8 f3 Ae7 9 Dd2 0-0 10 0-0-0 Cbd7 11 g4 b5 12 g5 b4 13 Cc2 Cc8 14 f4 a5 15 f5 a4! 16 Cbd4! (pere que no se abra la columna a) 16... e×d4 17 C×d4 b3! (pero no 17... A×a2? por 18 Co6) 18 Rb1 (perece mejor que abrir lineas tomando en b3) 18... b×c2+ 19 C×c2 Ab3! 20 a×b3 a×b3 21 Ca3 Co6 (este caballo vale mucho y compensa el ataque blanco) 22 h4 Ta5 23 De3 (Kariakin mejora 23 De2 d5

24 T×d5 T×d5 25 e×d5 A×a3 26 b×a3 Cd6, con ventaja negra, Leko-Vallejo, Montecarlo 2005)
23... Da8 (aunque su ventaja es objetivamente pequeña, Anand tiene una posición envidiable: el purasangre de e5 y la presión en el flanco de dama valen más que el ataque blanco en el flanco de rey; y el peón de b3 es tabú porque la maniobra Cc7-Tb8 sería mortal) 24 Ag2 (diagrama) (¿qué les faita a las negras para lograr la máxima armonía?) 24... Ce7!! (Anand es ahora puro Capablanca: regala sus piezas inútiles para dar a su staque toda la violencia posible) 25 D×c7 To8 26 D×e7 Cc4! 27 g6 (Kariakin elige el mejor contrastaque, pero todo pierde: si 27 Ad4 T×a3!; si 27 Ac1 Dc6!, con terribles amenazas) 27... h×g6 28 f×g6 C×a3+ 29 b×a3 T×a3! 30 g×f7+ (si 30 D×f7+ Rh8 31 Ad4 Ta1+ 32 A×a1 Da2 mate) 30... Rh7 31 f8×C+ T×f8 32 D×f8 Ta1+ (más quirúrgica que 32... D×f8 33 Ad4 Ta2) 33 Rb2 Ta2+ 34 Rc3 Da5+ 35 Rd3 Db5+ 36 Rd4 Ta4+ 37 Ro3 Dc4+, y Kariakin no rindió ante el mata en dos.

#### Sudoku

|   |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2 | 8 | 1 |   |   |   |   |
| 7 |   | 2 |   |   |   | 6 | 4 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
| 3 | 4 |   |   |   |   |   | 7 | 9 |
|   | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 8 | 4 |   |   |   | 9 |   | 2 |
|   |   |   |   | 9 | 4 | 8 |   |   |
|   |   | 5 |   | 6 |   |   |   |   |

© CONCEPTES PUZZILES.

MEDIA ALTA. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nuevo filas y columnas) rellenando las celdas vacias con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

#### Solución al anterior

| 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 |
| Z | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
|   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 |
|   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
| 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

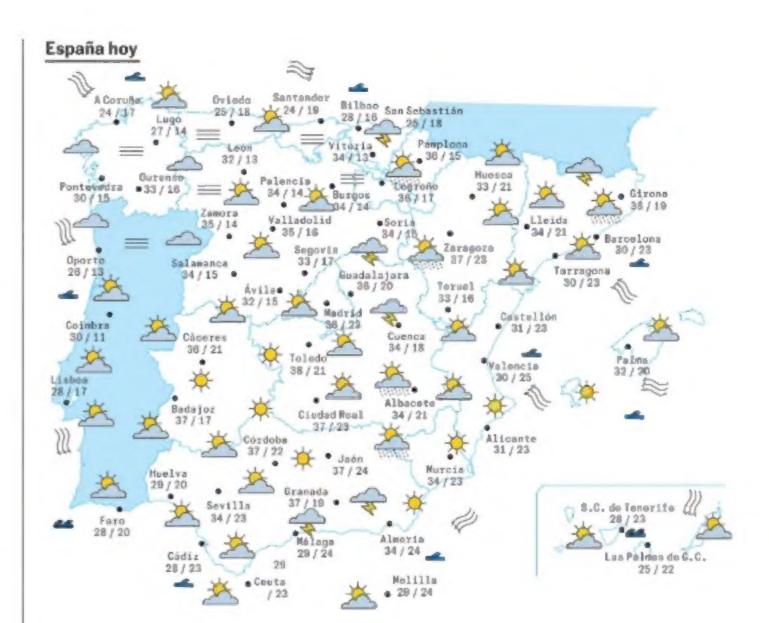

#### Gradual aumento de la nubosidad por el noroeste de la Península

El extremo de un sistema frontal se aproxima por el oeste a Galicia. La llegada de aire frío al noroeste de Portugal provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica. Por lo tanto, hoy la nubosidad irá en aumento en el noroeste peninsular, siendo más abundante en el oeste de Galicia y con posibilidad de chubascos ocasionales. Nubes bajas en el este de Cataluña, de Valencia y área del Estrecho. Nubes en Canarias. Intervalos parcialmente nubosos, con nubes altas, por la mañana en el resto, aumentando por la tarde por el oeste, con algunos aguaceros en Pirineo, zonas del este de las dos Castillas, del Cantábrico, de Andalucía, sistemas Ibérico y Central. Temperaturas sin grandes cambios. J. L. RON

#### Mañana



#### Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | ■MALA ○ REG | ULAR • BUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA     | VALENCIA     |
| MARANA |            |        |        |        |             |              |
| TARDE  |            |        |        |        |             |              |
| HOCHE  |            |        |        |        |             |              |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAG | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXINA              | 30        | 28     | 36     | 29     | 34      | 36       |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 26,6      | 25,8   | 29,3   | 30,6   | 34      | 29       |
| MİNIMA              | 23        | 16     | 23     | 24     | 23      | 25       |
| PROMEDIO<br>MINIMAS | 18,7      | 14,8   | 17,1   | 20,5   | 19,2    | 20,8     |

#### Agua embalsada (%)

| ESTE        | DUERO | OLAT | GUADIANA | GUADALO. | SEGURA | JÚCAR<br>42,8 | EBRO |
|-------------|-------|------|----------|----------|--------|---------------|------|
| MEDIA<br>10 | 55,5  | 47,7 | 45,8     | 42,5     | 34,4   | 40,2          | 57,2 |
| AÑOS        | h. u  | E. 2 | te. 2    | مو يو    | te. so | p. 1          | to d |

| Concentración de CO <sub>2</sub> |                     |                | Parties pay million (pipes) and a similatory. |                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| ÜLYIMA                           | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UM AÑO | HACE<br>10 AÑOS                               | NIVEL<br>SEGURO |
| 422,49                           | 422,83              | 419,25         | 396,92                                        | 350             |

Fuences: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica.

Prometica históricos de las temperaturas dende 1926 (Barcelona), 1947 (Bibao),
1920 (Madrid), 1942 (Máisga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia).

elpaís.com/especiales/rankling-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### EURONILLONE

Combinación ganadora del martes:

NÚMEROS 1 8 11 42 47

ESTRELLAS 11 4 EL MILLÓN FZT82327

#### BONO LOTO

Actualisas in semend

Combinación ganadora del martes:

6 11 15 18 30 39 C38 R5

CUPÓN DE LA ONCE 07913 SERIE 018

TRÍPLEX DE LA ONCE 277

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del martes:

2 4 12 18 23 29 30 32 38 44 50 52 53 54 55 62 66 67 70 72

#### EN ANTENA / ANGEL S. HARGUINDEY

#### Prisiones polacas

as historias de prisiones son ya un subgénero de las ficciones televisivas. Es la fascinación que despiertan las situaciones límites y en la actualidad hay dos series que reúnen todos los requisitos para convertirse en excelentes. Por un lado, la tercera temporada de Mayor of Kingstown, con un estupendo Jeremy Renner tratando de arreglar todos los entuertos que se producen en una ciudad en la que las bandas criminales son la pesadilla ciudadana, mafias que surgen de la codicia y el ansia de poder. De otro, Condenada, una serie polaca protagonizada por una extraordinaria Agata Kulesza en el papel de Alicja Mazur, una implacable jueza que es encarcelada por un crimen que no

cometió, por lo que comienza para ella un largo peregrinaje entre las reclusas que ella misma condenó.

La vida en las prisiones, al menos aquellas en las que se desarrollan las ficciones, tienen situaciones y personajes comunes con los que ofrece la vida en libertad: odios y amores, esperanza y frustración, compañerismo e insolidaridad... todo el abanico de lo que conforma al ser humano. Creada por Ewa Ornacka, en Condenada, y a lo largo de sus cuatro temporadas que pueden verse en Max (y Movistar Plus+), hay un coprotagonista que encarna la maldad absoluta: el director de la prisión, interpretado por un excelente Adam Woronowicz, capaz de concitar toda la animadversión de las re-

clusas y de los espectadores, un villano en el que se entremezclan la codicia, la ambición y un despótico ejercício del poder que identifica el mandar con el poseer. Una notable serie en la que la habilidad de sus guionistas consigue romper la presunta monotonía de la vi-

da en prisión con una serie de tramas paralelas en las que la venganza, el rencor o la pasión son las reinas de la casa. Nada de ello se conseguiría si no contaran con un magnífico grupo de actores y actrices y un curtido y sobrio realizador, Bartosz Konopka.



Una imagen de Condenada.

En la tercera temporada de Mayor of Kingstown (SkyShowtime y en Movistar Plus\*), por su parte, no hay amores ni esperanzas. Hay, por encima de cualquier otro componente, violencia y muerte, una jungla de asfalto en la que sobreviven los más fuertes y

crueles. Arios, negros, rusos o colombianos luchan por el control de la ciudad contra una policía desbordada y en una ciudad en la que la principal fuente de ingresos es la prisión. Es el campo de acción de Mike McLusky.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Noticias 24h. m 8.50 La hora de la 1. (16). 10.40 Mañaneros. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca (verano). 15.00 Telediario. n 15.50 Informative territorial. 16.15 El tiempo. a 16.30 Salón de té La Moderna, Matilde revelară a Antonia que se siente mejor junto a friigo. (12). 17.30 La promesa. Alonso accede a que Pelayo se quede en La Promesa, aunque tiene un recibimiento hostil. (12). 18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador. 20.30 Aquí la Tierra. s 21.00 Telediario. a 21.55 4 estrellas. 'La noche más larga". La casa de los Romaña está siendo registrada por orden de la Guardia Civil. 22.50 Cicatriz. El largo viaje'. Después de sobrevivir al ataque a su familia cuando era una niña, Irina emprende un viaje desde Ucrania atravesando los Balcanes con un destino final. (16). 23.46 Cicatriz, 'Veneno'. Ahora que Irina es camarera en el Zar, el restaurante de Boris y Vanya, urdirá un plan para acabar con ellos. (16). 0.35 Cine. 'Cludad do

mentiras . (16).

2.20 Noticias 24h. m

La 2 6.30 Inglés en TVE. a 7.30 Flash moda. . 8.00 El desierto inundado. (7). 8.50 Un país para leerlo. m 9.20 Seguridad vital. 9.50 Escala humans. # 10.20 Arqueomanía. 10.50 El futuro de la mente. 11.50 Las rutas de Ambrosio, a 12.50 Cine. La balada de Johnny Ringo'. . 14.20 Ramón y Cajal. n 15.20 Saber y ganar. a 16.05 Vuelta a España. » 18.00 La tierra ancestral. Dinosaurios del continente helado. 18.50 La 2 Express. # 19.00 En cuerpo y alma. Cinco atletas de élite, entre ellos la estadounidense y 17 veces medallista paralimpica Oksana Masters, se preparan para perseguir su sueño. 20.00 Juegos Paralimpicos París 2024. 'Ceremonia inaugural'. 23.15 La vida de Brianeitor. Con movilidad unicamente en dos dedos de las manos por la atrofia muscular dogenerativa que padece, Brian se ha convertido en un fenómeno mundial. 0.30 Festivales de verano. Enclave de agua:

#### Antena 3

6.15 Las noticias de la mañana. 🛚 8.55 Espejo Público. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. s 13.45 La ruleta de la suerte. s 15.00 Noticias. m 15.30 Deportes. a 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 8 15.45 Sueños de libertad. Marta logra que Fina la pueda acompañar a la gala de los premios. Mientras tanto, el encontronazo de Maria con Begoña trac de nuevo la discordia a su matrimonio con Andrés. 17.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. s 21.00 Noticias. u 21.30 Deportes. a 21.35 La previsión de las 9. m 21.45 El hormiguera. 22.45 Cina. Superagente Makey'. José Miguel, alias 'Makey', un veterano y afable policia municipal, en un exceso de celo detiene el autobús del Real Madrid y termina siendo trasladado a la comisaria de Estepona. 1.00 Cine. 'Que se mueran los feos'. Eliseo y Nati, poco agraciados físicamente, se conocen y se enamoran. Ambos están dispuestos a aprovechar la que quizás sea su última oportunidad para ser felices. (7).

2.45 The Game Show.

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro. 7.30 ¡Toma salami! (7). 8.20 Callejeros Viajeros. Playas de Colombia' y 'Los Cayos, un puente hacia el paraiso". 10.20 Viajeros Cuatro. 'República Dominicana'. 11.30 En boca de tados. 14.00 Noticias Cuatro, a 14.55 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.10 El tiempo. e 15.30 Todo es mentira. 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Xuso Jones recorre España buscando transeuntes dispuestos a participar en este juego. Los concursantes eligen a otras personas para responder preguntas de cultura general. ■ 19.00 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 ElDesmarque Cuatro. (7). 21.00 El tiempo. s 21,10 First Dates, (12). 22.50 Viajeros Cuatro. 'Costa Dorada'. En la última entrega de la temporada, la reportera Marina Romero recorre la Costa Daurada en Tarragona, destacando aus 90 kilómetros de litoral, desde la desembocadura del río Foix al Delta de l'Ebre. (7). 0.25 Viaieros Cuatro. 'Ria de Vigo'. (7). 1.35 Callejeros Viajeros. 'Playas de Italia'. (16). 2.10 ElDesmarque

#### Tele 5

6.10 Reacción en eadena. 7.00 Informativos Telecince. 8.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver verano, Magacin presentado por Adriana Dorronsoro y Patricia Pardo que centra su atención en los grandes temas de interés social. 15.00 Informatives Sexta. a Telecinco. 15.25 ElDesmarque Telecinco. 15.40 El tiempo. a 15.45 El diario de Jorge, 'Talk show' de testimonios, presentado por Jorge Javier Vázquez. 17.30 TardeAR. (16). sobremesa. (7). 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informatives Sexta. II Telecinco. 21.35 ElDesmarque especial. Telecinco. 21.45 El tiempo. a 21.50 Babylon Show. El programa acogerá hoy un encuentro con 11 medallistas españoles de los Juegos Olímpicos de Paris, abanderados por el oro olimpico y leyanda del atletismo Fermín Cacho. 22.50 Una vida perfecta. La oscura estrategia de Melisa y Aysel para acabar con el matrimonio de Onur comienza a dar sus frutos cuando el empresario le pide el divorcio a Sebnem. salvarla necesitará la 2.00 Casino Gran ayuda de una backer. (16). Madrid Online Show. 2.30 Pokerstars Casino.

#### La Sexta

6.30 Venta Prime. # 7.00 Previo Aruser@s. hoy? 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. Programa que ofrece la información del dia con humor e ironia. 11.00 Al rojo vivo. Programa de información de la actualidad, con entrevistas y debate. (16). Keops'. 14.30 Noticias La 10.55 Action. a 14.55 Jugones. a 15.20 La Sexta Meter. n de acción". 15.45 Zapeando, Miki Nadal y los colaboradores Quique Peinado, Torito, Isabel Forner y Maria persona. (12). 15.10 libetres Gómez, junto a Jiaping, amenizarán hoy la 17.15 Más vale tarde. 20.00 Noticias La 21.00 La Sexta Noticias 21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 'Matar o morir (Peppermint). Riley North despierta de un coma después de que su marido y su hija havan sido brutal mente asesinados. Tras varios años de entrenamiento, Riley decide vengarse el día del aniversario. (16). 0.55 Cine, Tiempo en contra (Getaway)". Brent Magna es un conductor de coches de carreras, cuya esposa es secuestrada. Para

#### Movistar Plus+

6.25 ¿Cómo lo haríamos 7.10 Documental, '2050. ¿Un mundo sin carne?" 8.05 Colin de cuentas. Desaparecida' e 'Idiota'. 9.05 Superancianos; cómo vivir más y mejor. 10.00 Dentro de las pirámides. Pirámide de 11.45 Documental. Bruce Willis: un hombre 12,40 Documental, 'Dia D: cineastas en el frente 13.40 Día D: en primera Ignorantes. (16). 15.30 Cine. 'Quemar después de leer'. Un exagente de la CIA está escribiendo sus memorias, pero van a parar a las manos de dos empleados de un gimnasio que pretenden hacerle chantaje. (16). 17.00 Cine. 'Mstador'. Un asesino a sueldo y un hombre de negocios se conocen fortuitamente en Méjico. Este encuentro cambiará sus vidas. (16). 18.35 La Guerra Fria: juego de espías. 'Parancia', 'Traidores' y Operación Pimlico'. (12). 21.25 LaLiga EA Sports. At. Madrid-Espanyol'. 23.30 Leo Talks. Sofocos del verano". (12). 24.00 Crimenes. Jordi

Comas. Partes 1, 2 y 3'.

2.10 US Open. m

#### DMAX

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

6.00 091: Alerta Policia.

7.30 Así se hace. Carretes de bobina'. 'Coladores de cazuelas', 'Ulantas para bicicleta' y 'Ollas arroceras'. 9.05 Cazasubastas. Empeñar o no empeñar', 'Space Cowboys', 'Rampa problemática", 'Anzuelo, sedal e impresora' y 'Rock and Roll'. . 11.20 Aventura en pelotas. 'Montañas del Himalaya', 'Pesadilla en Nicaragua' y 'Crisis en Botsuana'. (7). 14.05 Expedición al pasado. La búsqueda de El Dorado' y Descubriendo la Ciudad Dorada', (7). 15.55 La pesca del oro. 'Papá con draga nueva' y El barco de los necios". 17.45 Pesca radical. Rojos invasores' y Medidas desesperadas'. 19.40 Chapa y pintura. 'Un Nova hecho a si mismo' y 'Puliendo el Nova'. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 La bomba secreta de Hitler, Los expertos revelan pruebas del desarrollo secreto de armas nucleares de la Alemania nazi en su intento de ganar la Segunda Guerra Mundial. 24.00 If Guerra Mundial: momentos clave. La batalla de las Ardenas' y 'El bombardeo de Dresde'. 1.50 Curiosidades de la Tierra.

### Llevamos a tu casa los mejores vinos

Nik West'.

1.40 Paris, el misterio del

palacio desaparecido. e

Servimos la caja que elijas directamente en tu domicilio, con gastos de envío GRATIS.

Cómpralo en colecciones.elpais.com



madrugada. (18).







6 BOTELLAS SEÑORÍO DE SARRÍA ROSADO / D.O. NAVARRA **6 BOTELLAS PALACIO DE BORNOS FRIZZANTE VERDEJO** 

EL PAIS vinos







Miércoles 28 de agosto de 2024 Año XLIX

Número 17.198

■ Madrid: Miguel Yuste, 40, 29037 Madrid, 91 337 82 00 ■ Carpe, 6. 3° planta, 08010 Bercelona, 93 401 05 00
 ■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentin Beato, 44, 3° planta, 28037 Madrid, 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com
 ■ Atención al eliente: 914 400 135 ■ Dupósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAS, SLU. Madrid, 2024.
 ■ Todos los derechos reservados. En virtud de la dispuesto en los articulos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad

"Todos los derechos reservados, En virtud de le dispuesto en los articistos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con lines comerciales en cualquier seperte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAIS, SLU\* 

Ejemplar imprese en papel de origen acastonible.





1994

### Aquel verano... en el que bebí mi primera cerveza

por Ignacio Peyró / Periodista y escritor

l alemán era el chino de la época aquel verano yo iba a ir a aprenderlo a un campamento en Austria. Era 1994 y, a mis 14 años, me moría de las ganas: solo con decir "Austria", ya me imaginaba paseos a caballo sobre paisajes idílicos y alpinos, en compañía de amazonas no menos idílicas ni alpinas. Llegado el día, la realidad se mostró menos risueña. Por algún error administrativo, terminé en un campamento, si, pero de "chicos dificiles": muchachos con un paisaje vital complicado, que en lugar de haber nacido con un pan bajo el brazo, tal vez habían nacido con síndrome de abstinencia, y a los que había que arrancar de las sombras a la luz.

El propósito era noble: el lugar, no tanto. Ya el nombre del pueblo, Mökriach Mukriaj -- era acogedor como el graznido de un cuervo. Y nuestro caserón, infestado de unas avispas del tamaño de buitres leonados, estaba rodeado de esos maizales monótonos donde no puede ocurrir nada bueno y un bosque de esos donde solo pueden ocurrir cosas inquietantes. Más inquietante, sin embargo, que la geografía física era la humana: el guardés que conducia un Lada Samara color marrón, o esos cocineros que, por las tardes, se daban a las cartas y el schnapps hasta que el griterio se convertía en riña. Solo la escasez de las raciones, pienso ahora, nos debió de evitar la salmonella. Para colmo de males, el campamento era de chicos, pero Alá, en su infinita misericordia, había dispuesto que, por lo menos, hubiese alguna monitora. La nuestra, Edith, al cargo de los medianos, era una chica rubia salpimentada de pecas: seguramente sus mejores momentos en el campamento fueron aquellos en los que, entregada al sueño, descansaba de nosotros. Los mayores, que eran por supuesto los malotes, tenían a Markus, quien les permitía saltarse el habitual control hormonal de estos campamentos -fútbol, deportes, etcétera- y pasar el día entregados al tabaco y la melancolía adolescente. La monitora de los pequeños se llamaba Socke -calcetines- porque en verano iba descalza. Era hippy.

Muchas mañanas nos llevaban, supongo que para matarnos de aburrimiento, a un lago que tenía acordonada una zona donde remojar nuestro tedio. A veces, para entretenerme, me iba a fumar hasta la caseta de los baños. Allí había un porche donde sentarse y una vez coincidí con Socke y después no nos importó coincidir algunas veces más. A ella le gustaba quedarse a la sombra, fumando uno tras otro unos pitillos que se llamaban Parisiennes. Tenía unos pies bonitos: el único efecto aparente de vivir descalza era que, al salir de la casa, caminaba algo más despacio, pero incluso esto tal vez fuera por sus ritmos tranquilos de vivir. Creo que le Lago Gösselsdorfer, en Carintia (Austria), cerca de donde estuvo el autor. ALAMY

había hecho gracia verme una camiseta de John Lennon, quien, según me dijo, "really wanted a better world". Yo entonces no había descubierto la filosofía política de don Antonio Cánovas del Castillo y todo aquello —Socke, el hippismo, la paz en el mundo— no me podía parecer mejor. Con ella solía hablar en inglés, pero por las noches, mientras alguien luchaba con la guitarra, cantábamos de un libro alemán llamado Wir wollen Frieden für alle Zeiten (Queremos paz para siempre), que luego me dedicó y que conservé durante años. La "o" de su firma era el signo de la paz.

El gran proyecto de los medianos en el campamento era construir una cabaña, sin más designio que irnos allí a cenar y pasar la última noche. En el mundo debe de haber una inercia natural para que las cosas salgan adelante, un prejuicio a favor de la actividad, porque costaría encontrar tropa más perezosa y menos disciplinada que nosotros: aquello nos llevó días. Ya a esa edad el entusiasmo no era mi fuerte, pero —siendo el mayor del grupo— no podía boicotear el proyecto. Desde el principio dejé claro, eso sí, que yo velaría su sueño, por fin solo, desde la paz de mi litera. Terminada la cena, hice así.

Esos días últimos los recuerdo con más libertad: quizá, como iba a acabar todo, no pasaba nada por suavizar la disciplina. Llegamos, un par de tardes, a ir al pue-

#### Un anglófilo en Austria

Ignacio Peyró (Madrid, 44 años) es director del Instituto Cervantes en Roma. Antes lo fue en Londres. Abordó su pasión anglófila en 'Pompa y cincunstancia. Diccionario sentimental de la cultura inglesa' (Fórcola, 2014).

blo, e incluso entramos en algún bar: era el segundo año que sonaba Mãdchen. Al volver a las literas no desaproveché para unirme a los mayores, que estaban —indicando, como siempre, quién mandaba en el cotarro— en el banco frente a la casa. Me extrañó no ver a Socke y pensé: "Ya no la veo".

Al rato salió: estaba fumando en un cobertizo que había detrás y me llevó con ella. La noche fue pasando y, en un momento dado, nos quedamos solos ella y yo. Ahora tendría que decir "y entonces nos besamos", pero ella era mayor y yo un criajo y no nos dimos ningún beso. Pero algo importante sí me dio: la primera cerveza de mi vida.

Mañana con EL PAÍS.

# Todo lo que necesitas saber. China Watch.

Otima Wintch es um explemento que ha sido elaborado por Otera Daily, un pariddico en inglés de la República Popular China, que es el único responsable de su contenido.



#### Desarrollar el 6G, un reto colectivo

China apela a la colaboración internacional para definir el estándar de la última generación de tecnología móvil.

#### El secreto que mueve el aire

Mil años después, elaborar abanicos tradicionales en China exige todavia conocimientos de botánica, talla e iconografía clásica.